Cz\$ 440,00

# CPU



MSX 2.0

A PPI

O Comando Play Comandos do MSX-DOS











|      | juagen |
|------|--------|
| de m | áquin: |
| -    | HOZ    |



| Nossos livros podem ser encontrados em livrarias e lojas de computação. Se o seu livreiro ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tomecedor habitual não os tiver disponíveis, entre em contato conosco pelo tetefone (011) 843-3202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and a second manufacture of the second second participation of the second secon |

gostarie de recebé-lo, não deixe de enviar o cupom abaixo à EDITORA ALEPH - C.P. 20707 - CEP: 01498 - SÁO PAULO-SP.

| NOME:   | <br>٠. | , |   |    |   |    |    | • |   |   |   |    |   | ٠ |   |   |   |    |   |    | ٠  | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | • | ٠ | • | , |  |
|---------|--------|---|---|----|---|----|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|--|
| END.:   |        |   |   |    |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
| CEP:    | <br>   |   | ( | ÇI | D | À  | Ł  | E | ŀ |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | ٠ |   | ٠ | ٠ |   | ٠ | 1 | JI | P |   |   |   |  |
| 7C1 - / | ١      |   |   |    |   | 'n | æ£ | _ | 0 | ^ | ď | 21 | ď | 2 | ü | c | r | 20 | ١ | 25 | 21 | п | Ŀ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |

# **CPU**

Águla Informática Ltda. Rue Santa Clere, 98/415 Copecabena

Copecabena Rio de Janeiro – RJ CEP 22041 Tel. (021) 257-4402

DIRETOR RESPONSÁVEL Gonçalo R. F. Murtelra

> DIRETORIA TÉCNICA Antônio F. S. Shaldare Carlos E. A. Moraira Antré L. de Frailas J. L. Fonseca

JORNALISTA RESPONSÁVEL Dotar Tanua Registro 430-RS

Registro 430-RS REVISÃO DE TEXTO

> CAPA José Agullara

ASSINATURAS Eduardo Simplicio

ADMINISTRAÇÃO

CPU 6 uma publiceção de Águie informática. Todos os difeitos são reservados. Portidos e reprodução parcial ou total do contesdo desta envisa, por quadquer Cha circultor, dispositivos, componentes, etc., descritor na revista podem estaso la protecida de patentas, os circultos publicados são poderão ser confeccionedos sem que layer fin bucretivo.

## ÍNDICE

| 4                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPI – SOFTWARE – Rotinas principais do Controle do hardware – ANDRÉ L. F. DL FREITAS                                                                                                                   |
| FUNÇÕES DO BASIC – Análise das funções ABS, ASC, ATN, SPACE\$ (X) E SPC(X), dos comandos AUTO e BASE e da instrução SCREEN – ANTÔNIO F. S. SHALDERS10                                                  |
| A 1º AVENTURA DE MODESTY BASIC – Ajude Modesty Basic e Dick Trace a descobrir quem roubou o programa – JOÃO L. F. DE FREITAS                                                                           |
| PROPRAMANDO A IMPRESSORA – Imprimindo com caracteres combinados – ANTONIO F. S. SHALDERS                                                                                                               |
| MSX 2.0 POR TRANSFORMAÇÃO – Analise você mesmo a viabilidade – PEDRO HENRIQUE GAMA                                                                                                                     |
| TÉCNICAS DE OVERLAY - Analise das técnicas da divisão de programas - ANTONIO F.S. SHALDERS                                                                                                             |
| PPI – HARDWARE – Estrutura interna do MSX – CARLOS E. A. MOREIRA                                                                                                                                       |
| INTERRUPÇÕES NO BASIC – Como fazer interrupções no seu programa em basic – ANTÔNIO F. S. SHALDERS                                                                                                      |
| PROCESSADORES DE TEXTO – Comandos do editor de textos<br>MSX Write                                                                                                                                     |
| TRATAMENTO DE ERROS - O programa não pode parar - ANTONIO F. S. SHALDERS                                                                                                                               |
| GRAPHIC MASTER - Análise do software - MSX Informática 22                                                                                                                                              |
| FUNÇÃO DO 1º GRAU — Cálculo da função do 1º grau com visuálização e impressão do gráfico — GUILHERME A. L. DA SILVA 24                                                                                 |
| LINGUAGENS NO MSX – Vantagens de algumas linguagens de programação disponíveis para o MSX – ANTONIO F. S. SHALDERS                                                                                     |
| COMANDOS DO MSX-DOS – Estudo de comandos do sistema de discos do MSX – ANDRÉ L. F. DE FREITAS                                                                                                          |
| AUF. MONTY E NEMESIS – Dicas de dois excelentes jogos 33                                                                                                                                               |
| THE CASTLE – Os segredos deste jogo – MSX INFORMÁTICA                                                                                                                                                  |
| IFORMAP - O computador aliado ao ensino - PROF. FARID                                                                                                                                                  |
| SEÇÕES         26           Máxumas e Minfimas         26           Matemágica         29           Cartas         30           Jogos & High-Scores         37           Dicas de Mit Vidas         38 |

COMANDO PLAY - Descubra como tocar sequências de notas ou acordes no seu MSX - EDITORA ALEPH (CURSO DE MÚSICA)

# **Comando Play**

CURSO DE MÚSICA

FUNCÃQ

O comando PLAY DO MSX permite tocar sequências de notas ou acordes musicais compostos de uma, duas ou três notas simultâneas, com andamento, duração, timbre ou volume programáveis.

SINTAXE:

A sintaxe do comando PLAY é

PLAY A\$. B\$. C\$

variáveis A\$. BS. CS são ande "strings" (alfanuméricas) que contém uma seqüência de caracteres correspondentes aos sub-comandos especificados adiante. A\$ é executada no primeiro canal de voz. B\$ no segundo e C\$ no terceiro.

A següência de sub-comandos pode ser definida logo após o comando PLAY, sendo digitada entre aspas, ou pode ser atribuida a uma variável string num trecho anterior do programa BASIC.

Exemplos:

1) 10 PLAY "C D E F G A B"

2) 10A\$ = "C D E F G A B" 20 PLAY A\$

A variável string que determina a sequência de sub-comandos a serem executados pelo PLAY pode ser obtida pela "concatenação" de strings menores.

Devemos ter sempre o cuidado de transformar variáveis numéricas em variáveis alfanuméricas usando a função STR\$.

Digamos, por exemplo, que se queira executar a seguinte següência de sub-comandos:

PLAY "T 150 V 12 AB"

onde os números 150 e 12 são obtidos de variáveis numéricas definidas em outros pontos do programa. Neste caso, montaremos a variável string correspondente, conforme indica o exemplo a seguir.

40 PLAY A\$

Uma outra maneira de se montar a string de subcomandos, a partir de variáveis anteriormente definidos no programa, é a de se inserir estas variáveis com delimitadores especiais.

Quando a variável é alfanumérica, ela deve ser precedida por um "X" e seguida por ":".Quando é numérica deve ser precedida por um "=" e seguida por ";".

No exemplo anterior, podemos montar a string como segue:

10 A = 150

20 R = 12

30 Cz\$ = "AB"

40 PLAY"T=A; V=B; XC\$;"

#### OS SUB-COMANDOS DO PLAY

Em todos os sub-comandos, que veremos a sequir, podem ser utilizadas, indiferentemente, letras mairisculas ou minúsculas.

 $\Delta - G$ 

As letras de A à G determinam a nota a ser usada conforme as cifras da notação anglo-saxônica. Colocando um sinal # ou + logo após a letra, a altura será elevada em meio tom (sustenido). Colocando um sinal - (menos) sua altura abaixará meio tom (bemol).



Ov

Este sub-comando específica a oitava em que se situam as notas a serem executadas. O valor de X pode estar entre 1 e 8.

Ao ser ligado o micro, o valor inicial que ele assume ("default") é de 4:





Como o compasso é 3/4, nele cabem 3 semínimas (3 notas de duração L4). Como o segundo tempo têm 3 notas, cada uma deverá durar 1/3 de 1/4, ou seja, 1/2. Sua duração portanto, será L 12. O compasso acima será executado por:

O programa a seguir executa a escala musical de DÓ a SI desde a oitava 1 (mais grave) até a 8 (mais aguda):

Lx

Este sub-comando determina a duração de uma nota a ser tocada. O valor de x pode estar entre 1 (duração mais longa) e 64 (mais curta).

A correspondência entre os valores de Lx e as figuras musicais é dada na figura a seguir:



A nota de maior duração é a semibreve (L1). Os valores de x indicam o denominador da fração de semibreve que a nota dura. Por exemplo: a semínima tem duração L4. Isto significa que sua duração é 1/4 da semibreve.

A duração da nota pode, também, ser especificada após a cifra. Por exemplo: L 8 A equivale a A 8. Se não houver especificação de duração após a cifra, vale a especificação no último L.

Os valores de x não precisam ser, obrigatoriamente, potências inteiras de 2 (1, 2, 4, 8, ... etc).

Isso permite, por exemplo, especificar a duração de "tercinas".

Imagine este compasso:

Colocando um ponto (.), após a especificação da duração, esta passa a valer 1 + 1/2 vezes a duração anterior. Cada ponto adicional equivale a um acréscimo da metade do ponto anterior.

Exemplos:

Ao ligarmos o computador o valor inicial ("default") é de L 4.

Tχ

Este sub-comando especifica o andamento da música (adagio, allegro, presto, etc) corresponde à marcação de um "metrônomo interno" do MSX. O valor de x pode variar de 32 (lento) a 255 (rapidíssimo).

Ao ligarmos o computador o valor inicial ("default") é T 120, que corresponde a 120 semlnimas por minuto.

Rx

Especifica a duração das pausas (silêncios). O valor de x, como no sub-comando Lx, especifica a duração da pausa, indo de 1 a 64, conforme a correspondência a seguir:



Podem ser usados valores inteiros que não precisam, necessariamente, potências inteiras de 2 (1, 2, 4, 8, 16 ...etc).

Se nada for especificado após o R, o MSX assume o valor R 4.

#### Vx

Determina o volume (intensidade) de cada canal de som do MSX. O valor de x varia de 0 (silêncio) a 15 (volume máximo). Ouando usamos esse sub-comando num dos 3 canais, o MSX passa a emitir, neste canal, som de órgão, com maior ou menor intensidade, conforme o valor de Vx utilizado.

#### Nx

Este sub-comando representa uma alternativa à notação de cifras para especificar uma determinada nota. O valor de x pode variar de 0 a 96. Quando x=0 o sub-comando N0 corresponde a uma pausa.

De N 1 a N 96 temos todos os ions possíveis de serem obtidos pelo comando PLAY.

Um acréscimo de uma unidade ao x implica na subida de um semi-tom na altura de nota. Como existem 12 semi-tons numa oitava, somando-se ou subraindo-se 12 ao x de Nx, obter-se-á a mesma nota uma oitava acima ou uma oitava abaixo. Na oitava 4 (valor "default" do MSX) a correspondência entre os valores de x no Nx e as notas musicais é dada na figura a seguir:



Observe que a nota mais grave do PLAY (n 1) corresponde a um do # (1 + 12 + 12 + 12 = 37) e a mais aguda (N 96) é um Si # (D6) pois 96 - 12 - 12 -12 - 12 = 40.

Obs: Ouando colocamos o MSX numa certa oitava, ao comandarmos B (SI # SUSTENIDO) ele não toca o Dó da oitava seguinte mas sim o Dó do começo da oitava em que ele se encontra. Desta forma, a única maneira de se obter o Dó da oitava 9 (que não existe no MSX) é comdarmos N 96.

Para saber a que oitava pertence a nota Nx, basta fazer a seguinte operação:

OITAVA = INT(x/12) + 1

#### Sx e My

O sub-comando Sx permite determinar a forma do "envelope" do tom emitido, ou seja, como o volume varia com o tempo durante a emissão da nota. Ouando esse sub-comando é usado num canal, desativa-se o efeito do Vx, e vice-versa.

O sub-comando My, que sempre está associado ao Sx, determina o periodo de ação do envelope.

#### Exemplificando:

O sub-comando S 13 faz com que o volume do canal, em função do tempo, varie conforme o diagrama a seguir:



Aumentando o valor de y no sub-comando My, esta variação ocorre ao longo de um periodo maior:



Note que, neste exemplo, apesar do volume final do envelope ser V 15, nem sempre a nota emitida atinge esta intensidade final pois sua duração pode não alcançar o final do envelope:



Por isso, a escolha do Sx e My deve ser extremamente criteriosa, caso contrário algumas notas praticamente "desaparecem" durante a execução.

O valor de v no My (período do envelope) pode variar de 0 a 65535 enquanto que o x do Sx (forma do envelope) pode variar de 0 a 15.

As formas dos envelopes que podem ser obtidas com o sub-comando Sx são dadas na figura a seguir:

| VALOR ATRIBUÍDO AO<br>REGISTRO 13 Ivalores<br>atribuídos a Sn da função PLAY) | FORMA DO ENVELOPE |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ø_1.2,3 ou 9                                                                  | 46                |
| 4,5,6,7 ou 15                                                                 | 14                |
| В                                                                             | 1111111111        |
| 10                                                                            | 10000             |
| п                                                                             | 11                |
| 12                                                                            | 1 MMMM            |
| 13                                                                            | 1/                |
| 14                                                                            | 1                 |

#### 2) A FUNÇÃO PLAY

Quando uma sequência de sub-comandos é utilizada pelo comando PLAY, o MSX não a envia diretamente ao PSG (gerador prográmavel de sons) mas sim a uma região de memória denominada BUFFER do PSG. Feito isso, o micro-processador se considera liberado e passa a executar o resto do programa BA-SIC. Portanto, o PSG vai lendo e esvaziando o BUF-FFR, tocando a música enquanto o micro já está realizando outra tarefa. Isso pode causar efeitos indesejáveis de falta de sincronização. Para evitar isso. podemos utilizar a função:

#### PLAY (C)

Onde C é o número do canal que queremos testar. Se o canal estiver ativo, a função assume o valor -1, se estiver mudo, (BUFFER vazio) o valor da função será

Se quisermos "congelar" o programa até que, por exemplo, o canal 2 tenha terminado sua execução, devemos usar uma linha de BASIC do tipo

575 IF PLAY (2) = -1 THEN GOTO 575

Neste caso, a execução do programa, em BASIC ficará parada na linha 575, enquanto o BUFFER do canal 2 contenha códigos a serem enviados para o PSG.

Uma vez terminada a execução da música no canal 2, o valor de PLAY (2) passa a ser 0 e o MSX passa à

linha sequinte do programa. Se o valor de C for 0, o MSX testará a execução

O Clube de usuários do MSX que não á apenas mais uma softhouse

- Menuais e dicas de hardware, jogos e aplicativos
- Um iomal impresso em oficina gráfica com todas as novidedes e informações sobre o seu MSX, não sendo um "jornel propagenda". Muito pelo contrário, é Informativo e todos os associados poderão perticipar com certas, oplniões, críticas, sugestões, etc.
- Sorteio de periféricos e assinaturas das Revistas MSX Micro e CPU.
- · Resposta à todes es suas dúvidas e perguntas. Programas
- Livros e assinaturas de Revistas com 15% de desconto
- Disponibilidade de variade biblioteca para MSX
- Uma infinidede de outros serviços que também já se encontram à sue disposição.

INSCREVA-SE JÁ E CANHE UM ADESIVO AUTO-COLANTE DO NOSSO MASCOTE COMO BRINGE.

#### **ATENÇÃO**

em todos os 3 canais.

Revendedores, profissioneis e empresas ligadas eo MSX façam o seu cadestro em nosso banco de dados para que possamos informar aos nossos sócios do Clube sobre seus produtos e serviços.

Desejo associar me eos Fuçadores Clube. Para isto, estou enviando cheque ou Vale Postal (pagável na Ag. Bonsucesso), nominal a Carlos Henrique B, da Silva no velor de Cz\$ 600,00, correspondente à

| Nome company                            |
|-----------------------------------------|
| Endereco                                |
| Beimo Cidede                            |
| Estado CEP                              |
| Configuração do equipamento             |
| *************************************** |
|                                         |



## **PPI Software**

ANDRÉ L. F. DE FREITAS

Procurando seguir a linha de racicínio adotada nos números anteriores de CPU. onde procuro passar o máximo de informações possível a respeito do sistema MSX, continuo neste número a descrição das rotinas principais de controle qu hardware MSX. Também devo este artigo à colaboração de outro autor que, em conjunto, desenvolveu uma artigo sobre o próprio hardware associado ao circuito de seleção de SLOTS e páginas de memória, com a intenção de não deixar aos usuários leitores de nossa revista seguer uma pequena dúvida sobre todo este sistema de gerenciamento de memória.

Nossos artigos, estes e os que virão futuramente, vão desvendar aos leitores todos os mistérios da poderosa máquina WSW

A descrição PPI (Programable Peripherical Interface), circuito integrado de código 8255, será feita por um outro artigo presente neste número de CPU. No BIOS (Basic Input/Output Sys-

tem) do MSX, localizado na página zero Endereco: 000C - rotina ROSLT rta memória do MSX, portanto contido em ROM, existem algumas rotinas utilizadas pelo próprio micro e, portanto, de simples compreensão e uso, que trabalham com todo os sistema de paginação de

Estas rotinas trabalham de modo a alterar a configuração de SLOTS e páginas no MSX, chamar à execução rotinas que estejam em páginas não ativas no momento, escrever ou ler bytes em lugares não acessíveis diretamente na memória.

O próprio sistema operacional do MSX procurá, durante a função de BOOT, páginas SLOTS existentes por toda a memória, expandidos ou não.

Vamos começar a descrição destas rotinas do BIOS MSX. A descrição que se segue contém o endereço na ROM onde está localizada a rotina, sua função no sistema e respectivos parâmetros na entrada e saída destas rotinas, como valor em registradores etc. Os endereços são fornecidos em hexadecimal

Todas as rotinas abaixo devem ser

usadas com cuidado, pois valores não coerentes, como SLOTS do micro não existentes, ou endereços que não contenham rotinas, no caso de execução, podem ocasionar perda total de controle no MSX, restando ao usuário a única opção de RESET ou mesmo desligar e ligar novamente o micro, perdendo todo o traba-

As rotinas são utilizadas pelo próprio sistema MSX para tarefas como a leitura de um cartucho de software, ou mesmo o acesso a interfaces como Disk Drive. cartão 80 columas, etc.

Espero satisfazer a todos aqueles que tenham curiosidade em saber onde se encontram estas rotinas e propiciar aos nossos leitores a economia de tempo tentando procurar pela memória estas rotinas, que muitas vezes é feita em desespero.

Voltaremos, em breve, com novos artigos desvendando o Hardware e Software associado para a linha MSX.

Lé un byte da menória en SLOT e endereço passados por registradores. Entrada: Res. A - contém o SLOT ao qual será

feita a leitura, cujos bits tem a fores: YAGGSSPP

> onde os bits PP identificam o SLOT primário (0-3) os buts SS identificam SLOT secundário (0-3) o bit de controle X quando possui valor 1. identifica que há SLOT

> secundário a acessar. os demais bits representados por 000, poden conter qualquer valor. Ex: A - 10001101 (binário)

significa slot primário 1 (01), secundário existe e tem valor 3 ( ii en binário ). Reg. HL - contés o endereço a ser

feita a leitura (2 bytes)

Ex: HL - 0100

leitura na página zero (enderecos 0000-3FFF) - contém o valor que se

encontrava no endereco e SLOT especificados na entrada. Esta rotina altera o conteúdo dos registradores AF, BC e DE.



NEMESIS . LINEKER'S SUPER STAR SOCCER . MATCH DAY II SOCCER . SIR FRED . INDIANA JONES . CARFIGHTER . VENOM . OCEAN "SUB" CONQUERER . EL MAGO (EDUCAT) . GAME OVER 1 & 2 . ZAIDER . THE PUB . STAR FIGHTER

 MUITOS OUTROS Você avalia um serviço pela sua eficiência:

 Nossa qualidade Nossa experiência \* Nosso prazo/entrega

Nosso acervo

 Nossa docum entação · Nosso super-catálogo Nossos lancamentos Nossas promoções

indiscutivel inigualavel 24 horas + correio + 2000 titulos grátis (peca o seu!)

Como vè, ninguém tem mais a olerecer do que o Mago da Lazzarosoft. Escreva-nos e receba um brinde! Você só tem a ganhar!

Cz\$ 120.00 Crz\$ 450,00 Aplicativos/Utilitários Cz\$ 600.00 Linguagens/Copiadores Cz\$ 500.00/380.00 Cz\$ 150,00 Despesas Postais Nemesis (com disco Inc.) Cz\$ 1000.00

Enviar cheque nominal cruzado à Carlos Henrique 8. Magalhães, fornecendo o máximo de informações sobre seu equipamento e telefone para um eventual contacto

Caixa Postal 1955 — CEP 20001 — Rio de (aneiro — 8) Tel.: (021) 248-1575

Saída:

fibs:

Endereco: 0014 - rotina MRSLT

Escreve un byte na memória, en SLOT e endereço passados por registradores.

Entrada: Reg. A - contén o SLOT ao qual será escrito o byte, cujos bits ten a forma:

X000SSPP

onde os bits PP identificam o SLOT primário (0-3)

os bits SS identificam SLOT secundário (9-3)

o bit de controle X quando possul valor 1, identifica que há SLOT

secundário a acessar. os demais bits representados por 000, podem conter qualquer valor.

Ex: A - 80000010 (binário) significa sob primário 2 (10 em binário) sem SLOT secundário a ativar.

Reg. HL - contém o endereco a ser ferta a leitura (2 bytes) Ex: HL - 82A0 escrita na página dois (enderecos 8000-8FFF)

Reg. E — contém o valor que se deseja escrever no endereço e SLOT especificados acima.

Safda: Nenhuma

Obs: Esta rotina aTtera o conteúdo dos registradores AF, BC e D.

Endereço: 0024M - rotina ENASLT Habilita e mantém um SLOT da memória habilitado, de acordo com valores passados por registradores.

Entradm: Reg. A - contém o SLOT ao qual será escrito o byte, cujos bits tem a forma: X000SSPP, de maneira semelhante às rotinas anteriores.

> Reg. HL - contém o endereço que identifica a página a ser habilitada.

Saída: Nenhuma

Obs: Esta rotina altera o conteúdo de todos os registradores. Endereço: 001C - rotina CALSUT

Executa una rotina existente na memória, em SLOT e endereco passados por registradores.

Entrada: Reg IY - o byte mais significativo do registrador IY contém o SLOT ao qual será escrito o byte, cujos

> bits ten a forma: X000SSPP

XOOMSSYP

Stoff Pridentifican on SLOI primário (0-3)
os bits SS identifican SLOI secundário (0-3)
o bit de controle X quando possui valor 1, identifica que há SLOI secundário a acessar.
os demais bits representados por 000, podem conter gualquer valor.
EX. LYM CITY segnifica guar

alta do reg.) - 00000000 (binario) significa slot primário 0 (00

em binario) sem SLOT secundário a ativar.

Reg. IX - contén o endereço da rotina a ser executada Fx: IX - Cime

IX - C190

rotina na página três (endereços C000-FFFF)

Smída: Dependente da rotina executada,

Obs: Os vaTores nos registradores poden ser alterados de acordo com a rotina que for executada.

Endereço: 9030 - rotina CALLF

Executa rotinas contidas em outros SLOTS.

Modo de acesso: RST 36H

DB Identificação do SLOT OW Endereço da rotina a executar

Obs: O byte identificador de SLOT tem a forma X000SSPP, como já descrito anteriormente.

rotina executada.

anteriormente.
Os dois bytes de endereço identificam a localização na memória da

O retorno desta chamada e registradores modificados dependem da rotina executada.

# Funções do Basic

ANTÔNIO F. S. SHALDERS

O objetivo desta coluna é de apresentar, todos os meses, uma série de comandos e/ou intrucões do MSX/BASIC.

Como esta coluna é voltada para o iniciante, todo o possível será feito no sentido de ensinar ao mesmo como utilizar corretamente o MSX-BASIC. Quando necessário, as explicações serão acompanhadas de um programa exemplo com o fim de esclarecer alguma eventual dúvida.

#### A FUNÇÃO ABS: Sintaxe: ABS (EXPRESSÃO)

Fornece o valor absoluto do argumento, que node tanto ser uma expressão matemática como um símbolo de valor numérico.

Exemplo: ABS (10) = 10 ABS(-15) = 15

A listagem 1 contém um programa que demonstrará o tracado das funções seno e módulo do seno, de zero a PI, sendo que o valor de PI é obtido a partir da função ATN, que será comentada no decorrer do artigo.

#### A FUNÇÃO ASC: Sintaxe: ASC (STRING)

A função ASC fornece o código ASCII do caracter em questão. No caso do argumento ser uma cadeia de caracteres, somente o primeiro caracter será considerado.

Exemplo: ASC:("A") = 65 ASC("A") = 65

Se A\$="CPU", ASC(A\$) = 67, pois 67 é o código do caracter 'C'.

#### A FUNÇÃO ATN: Sintaxe: ATN (EXPRESSÃO)

Fornece o arco-tangente da expressão ou ângulo em questão. O argumento deverá estar, obrigatoriamente, em radianos.

Exemplos: T = TAN(PI/4) . T = TAN(.7853981634)

T = 1ATN(T) = .7853981634

Uma forma bastante prática de obtermos o valor de P1 é usando a função

P1 = 4 \* ATN(1)

Outros múltiplos de P1 podem ser achados da mesma forma. Convém lembrar que Pl radianos equivalem a 180 graus.

#### A INSTRUCÃO SCREEN

Ao contrário da mencionada acima, a instruCão SCREEN é uma das mais poderosas do micro.

Esta instrução controla o modo de operação do vídeo, as dimensões dos sprites, o estalido das teclas, a velocidade de gravação em fita, e, finalmente, o tipo de impressora acoplado ao seu micro.

#### SINTAXE: SCREEN A, B, C, D, E

A: Modo de operação do vídeo (0, 1, 2 ou 3)

B: Dimensão dos sprites

0 - sprites 8 x 8

1 - sprites 16 x 16

2 - sprites 16 x 16

3 - sprites 32 x 32

C: Estalido das teclas 0 - desativado

1 - ativado

D: Velocidade de gravação 0 - 1200 BPS

1 - 2400 hpsE: Tipo de impressora

0-MSX 1 - ABICOMP

#### O COMANDO AUTO: Sintaxe: AUTO X. Y

Faz a numeração automática das linhas de programação. É o conteúdo "default" da tecla F2 do seu MSX. Os parâmetros X e Y são opcionais e

representam o número de linha inicial e o incremento, respectivamente.

Exemplos: AUTÓ

Inicia a autonumeração na linha 10, com incremento de 10,

AUTO 50

Idem, porém com início na linha 50. AUTO 1

Inicia a autonumeração na linha 10, com incremento de 1.

AUTO 100.5

Inicia a autonumeração na linha 100, com incremento de 5.

AS FUNÇÕES SPACES(X) E SPC(X)

As duas funções não são iguais, como pode parecer à primeira vista, pois a SPC(X) é específica para uso na tela, enquanto que a SPACE\$(X) é normalmente usada para atribuir à uma váriavel string uma cadeia de caracteres. Devem ser usadas sempre que possível, pois, além de tornarem o programa muito mais elegante, economizam muita memória. O argumento destas funções indica o número de espaços em branco desejado.

#### A VARIÁVEL DO COMANDO BASE

É uma coisa não muito utilizada, quer por não ser conhecida, quer por sua pouca utilidade prática, pois esta variável fornece determinados valores, dependendo do argumento em questão, podendo ser substituída por uma tabela. Aliás esta tabela vem no próprio manual. Esta variável está relacionada com o

VDP (processador de vídeo) e sua utilização é simples.

SINTAXE: BASE(X)

X: SIGNIFICADO:

 Base da tabela de nome SCREEN 0 Sem significado

Base da tabela de padrões da

SCREEN 0 3.4 Sem significado Base da tabela de nomes da

SCREEN I Base da tabela de cores da SCREEN

Base da tabela de padrões da SCREEN I

Base da tabela de atributos dos sprites, SCREEN 1

Base da tabela de padrões dos sprites da SCREEN 1

10 Base da tabela de nomes da SCREEN 2

Base da tabela de cores SCREEN 2 Base da tabela de padrões da

SCREEN 2 13 Base da tabela de atributos dos

sprites, SCREEN 2 14 Base da tabela de padrões dos sprites

da SCREEN 2 Base da tabela de nomes da

SCREEN 3 Sem significado

Base da tabela de padrões da SCREEN 3 18 Base da tabela de atributos dos

sprites, SCREEN 3 Base da tabela de padrões dos sprites

da SCREEN 3

# A 1<sup>a</sup> aventura de Modesty Basic

JOÃO L. F. DE FREITAS

Aquele parecia ser mais um dia tranquilo, como todos es outros 389 dias anteriores, desde que ela abriu a agência de DELETEIVES. Modesty BASIC estava digitando alguma coisa em seu honesto MSX, quando seu assistente Dick TRA-CE entrou no escritório com duas marriatas. Já passava de meio dia e ela nem reparara.

Enquanto almoçavam, foram interrompidos pelo SOUND do telefone. Do outro lado da linha, uma voz se fazia ouvir em três canais de som:

– Modesty BASIC? Aqui é Robert ERASE! Eu vi seu telefone en um DA-TABASE que adquiri recentemente, e estou precisando de seus serviços. Venha à minha casa. Não posso falar mais por telefone. BEEP!

É claro que ela já ouvira falar do Sr. Robert ERASE. Pegou rapidamente, sua pistola MOUSE e partiu à mansão do Sr. ERASE. Dick também foi.

Quando chegaram, foram recebidos por um mordomo mal-encarado, que segurava um caehorro pela coleira, onde uma plaquinha dizia: HEX\$!

 Queiram acompanhar-me, por favor. – disse o sujeito – O Sr. ERASE os aguarda.

Foram, então, levados à bilbioteca, onde um senhor de meia idade lia um manual sobre um DATABASE. Além disso, as estantes eontinham livros velhos e raros escritos em FORTRAN.

- Modesty! Enfim você chegou.

MAXFILES, deixe-me a sós com a detetive e seu assistente!

Após o mordomo sair, BASIC per-

guntou ao Sr. ERASE o que havia acontecido, e ele começou a explicação:

— Semanas atrás eu terminei um siste-

ma que venho desenvolvendo há anos, cuja função era proteger os programas eontra qualquer tipo de pirataria. Porém hoje de manhã, eu descobri que o programa havia desaparecido.

 Mais alguém sabia deste programa? – perguntou Modesty BASIC.

 Apenas minha esposa Mary LINE.

Apenas nunha esposa Mary LINE.
 E onde está ela? – perguntou Modesty BASIC.

Neste momento, uma senhora de cabelos ruivos, vestindo um casaco de peles de COLOR 14, entrou na biblioteca.

 Sra. Mary LINE eu suponho. – falou Modesty, sem obter resposta.
 Minha esposa é muda! – disse ERA-

O criminoso deve ter deixado alguma HOT pista! – falou Dick TRACE, excitado.

O criminoso deve ter deixado alguma HOT pista! – falou Dick TRACE, excitado.

 Não creio. Porém ele esqueceu de levar o manual de instruções! – eomentou o Sr. ERASE.

 Venha, Dick, vamos interrogar os empregados! – chamou Modesty.

E amiun o fizeram. Todos na mansão tiinham ar suspento, até mesmo a cozinheira e o jardineiro, um MERGEnal redimido. Modesty havia notado que não

chegaria a lugar algum sem um bom pla-

Resolveu reunir todos, inclusive Sr. e Sra. ERASE na sala de jantar. Colocou todos a par do desaparecimento do programa e da existência do manual, tentando obter uma expressão suspeita do culpado. Não adiantou. Sr. ERASE estranhou sua atitude, mas Modesty tinha um plano!

Estaria ela querendo que o criminoso roubasse o manual?

Sim! Fazia parte do plano. O culpado coneterta o ERRO de SINTAXE ao voltar ao local do crime para completar o trabalho.

À noite, ele e TRACE voltaram a biblioteca. Modesty escondeu-se atrás das estantes e TRACE ficou atrás das cortinas.

Ficaram ali por algumas horas, até que um vulto de capuz, oculto pela escuridão, adentrou o recinto.

Modesty apertou o botão da luz e descobriram, então, o culpado.

 Sra. Mary LINE!!!- exclamou Modesty, já com sua famosa pistola na mão, Sr. ERASE, com o barulho ouvido, de

pijamas, entrou na biblioteca, com uma expressão de surpresa.

-- Mas como... -- e antes de desperdiçar

mais palavras, Modesty o interrompeu.

 Bem que eu já havia visto este rosto antes – falou Modesty, tirando a peruea da Sra. LINE, ou melhor – Vera KILL!



\* DRIVE 5.1/4 SLIN COMPLETO \* PLACA 80 COLUNAS \* MDDEN DE COMUNICAÇÃO

\*EXPANSOR DE SLOT (C/4 SLOTS)

\*GABINETE P/DRIVE COM FONTE FRIA

\*INTERFACE DUPLA P/DRIVE

# PACOTÃO EM DISCO: 100 JOGOS (ESCOLHER) + 5 APLICATIVOS + 10 DISCOS = 10 000,00 # PACOTÃO EM FITA: 100 JOGOS (ESCOLHER) + 5 APLICATIVOS + 7 PITAS = 10,500,00

SOUCTE NOSSO CATÁLOGO DE PROGRAMAS PARA FAZER A SUA ESCOLHA. ATRIDIEMOS DOS ESTADOS EM 24 HORAS VIA SEDEX. PARA FAZER SIPEDIDO ENVIE CHEGUE NOMINAL CIÇARTA DETALHADA PARA A NASSER

PARA FAZER S/PEDIDO ENVIE CHEQUE NOMINAL C/CARTIA DETALHADA PARA A NASSER RUA GONZAGA BASTOS, 411/203 - YILA ISABEL - RJ - CEP 20541 - TEL., (021) 234 0775 - FILIAL CURTIBA - TEL,; (041) 242-8969

# Programando a impressora

ANTÔNIO F. S. SHALDERS

Note que é possível programar a impressora para imprimir caracteres combinados, como o tipo "expandido-comprimido em índice", por exemplo. Basta pressionar a sequêocia correta de teclas.

O programa foi desenvolvido e testado num Hobitt e em uma impressora ELE-BRA, El-8011 Mônica de 80 colunas. Para adaptá-lo a outras impressoras, basta alterar as linhas de vão de 1110 a 1240 conforme a marca da impressora em questão.

O utilitário Types destina-se aos usuários de impressoras compatíveis com a El-6011 (Mônica). Este utilitário, de construção simples e de fácil uso, tem como finalidade fazer, confortavelmente, a seleção dos tipos de caracteres da im-

pressora e suas possíveis combinações.

O programa é apresentado na forma
de menu e, para selecionar o tipo (ou
combinação de tipos), basta pressionar
a(s) tecla(s) em questão. Note que a numeração das teclas foi feita em hexa, pois
o objetivo principal de CPU é explorar ao
máximo todos os recursos do seu MSX.
Foram usadas outras funções que não são
corretamente exploradas pela grande
maioria dos usuários da linha MSX: as
instruções INPUTS E OUT.

No caso deste programa, a instrução INPUT\$ tem uma grande vantagem sobre a clássica INKEY\$, pois não é necessário uma varredura constante do teclado.

Outra coisa interessante é a comparação lógica de strings, feita na linha 1080. É claro que seran mais simples verificarmos o valor ASCII da variável A\$, porém, com o procedimento adotado, economizamos o uso de um ASC, o que é prefeitamente justificável.

O OUT 170,26 liga o LED indicador de maiúsculas e o OUT 170,90 o desliga. A trava de maiúsculas é obtida através do POKE &HFCAB,1 e é desativada com POKE &HFCAB,0. 1000 ' TYPES 1.00 1010 ' ANIONIO FERNANDO SHALDERS 1020 ' REVISTA CPU 1030 1040 1050 COLOR15,1:SCREEN 0:KEY OFF:WIDTH 40 SPOKE SHECAB, 1: OUT 170, 26 1060 PRINT "TYPES Ver 1,00 ELEB RA EI 6011":PRINT:PRINT 1070 PRINI"E01 STANDARD",,"E13 COMPRIMID veyo Print Leu Standard", "[1] COMPRINTO

O 1", "[2] COMPRINTO 2", "[3] QC", "[4] E

XPANDIDO", "[5] INDICE", "[6] EXPORNE",
"[7] SUBLINHADO", "[8] AJUSTE DE ENTRELI NHA"."E93 AJUSTE DE COLUNAS","EA3 TESTE" , "EBJ FIM",,,,") OPEAO; "; 1080 AS=INPUIS(1):IF (AS("0" dR AS)"9") OND (05("0" OR A5)"B") THEN 1080 1070 A=VAL("8H"+05)+1 1100 ON A GOIO 1110,1120,1130,1140,1150, 1160.1170.1180.1190,1220,1250,1260,1080 1110 LPRINT CHR\$(27);"3":5010 1050 1120 PRINT CP1 " (; LPRINT CHR\$(15); (BOTO 1280 1130 PRINT"CP2 ";:LPRINT CHR5(30);"5";:G OTO 1280 1140 PRINT"QC ";; LPRINT CHR%(27); "G";; GO TO 1280 1150 PRINT"EXPD "::LPRINT CHR\$(14);:GOTO 1280 1160 PRINT"IND ": LPRINT CHR5(27); "S"; CH R%(1)::6010 1280 1170 PRINT "EXPT ": LPRINT CHR\$ (27); "S"; C UR\$(0);:00TO 1280 1180 PRINT"SUB "; LPRINT CHR\$(27);"-"; CH R\$(1);:60T0 12B0 1190 PRINT: INPUT"ENTRELINGAL";E 1200 IF E(1 OR E)255 THEN E=13 1210 LPRINT CHRS(27); "A"; CHRS(E); (PRINT" CL=";E;" ";:GOTO 1280 1220 PRINT:INPUT"COLUNAS:";C 1230 IF C(1 OR C)80 THEN C=80 1240 LPRINT CHRS(27);"Q"; CHRS(C):PRINT"N C=";C;" ";:GOTO 1280 1250 PRINT"TESTE "#:FOR X=32 TO 126:LPRI NT CHR\$(X); NEXT; LPRINT; LPRINT; GOTO 1280 1260 PRINT PRINT TEM CERTEZA (S/N)" : AS=I NPUTS(1):IF AS()"S" THEN 1050

1270 CLS:ONT 170,90:POKE&HFCAB,0:NEW

1280 A=13#80T0 1100

# MSX 2.0 por transformação

#### PEDRO HENRIQUE GAMA

Num período em que muita coisa no Brasil se tornou impraticável devido a seus custos e ao poder aquisitivo da população cada vez mais corroído pela inflação, descobre-se que é possível, através de uma adaptação no Hardware do MSX, possitir um dos mais badalados e versáteis micros do Japão e da Europa: o MSX 2.

Antes de muis nada, devo esclarecer que não é de unerção minha, neste artigo, dizer-lhes se é ou não viável financeira-mente transformar o seu MSX num MSX 2. Só você e sua conta bancária podem decidir. O que farei é contar-lhe sobre minha experência com a máquana e seus recursos. Qualquer dívidra pode ser envada à redação de CPU, que responderei com prazer.

O que anda gerando muita dúvida sobre esta tão famosa transformação é que ninguém, ou quase ninguém, sabe o que realmente muda em seu micro durante a adaptação. Muito pouca gente sabe quem realmente o faz e, geralmente, a primeira informação que se tem a respeito é o preco da brincadeira, o que quase sempre desanima o futuro dono de um MSX 2. Este ex-futuro dono, porém, nunca viu o funcionamento de uma destas máquinas. Elas não existem, ainda, em nossas lojas para demonstrações nem em anúncios de revistas ou TV. Muitos ainda crêem piamente que a chegada deste será a ruína do já consagrado MSX standard, provocando, portanto, outra reviravolta no cenário já tão conturbado da micro informática bra-

A realidade é que o MSX 2 é totalmente compatível com o MSX 1 e em termos de Software e Hardware. O drive que vocé usa no seu Expert ou Hotbit tem de funcionar perfeitamente num MSX 2. O mesmo acontece com o data-corder, o modern etc. A diferença está no que ele faz a mais. Veja as especificações mais adiante.

Mas e daí? Qual eu devo adquirn: o importado ou o transformado? Se você pensar no fator custo, nenhum dos dois. O MSX 2 importado costuma sair para o usuário final em torno de USS500, isto em configuração mínima, sem teclado destacável ou 256 Kbytes de RAM. O mais barato se asseneiha em munto com um Hotbt. É o PANASONIC da linha AV ou HITIBIT da SONY. O MSX 2 transformado sai em torno de 60 OTNs em configuração mínima, a expansão de 256K bytes au nor volta de 37 OTNs.

E os riseos? Os riscos são claros. Até o momento é terminantemente proibida a entrada de componentes ou micro computadores importados no país. Você também pode perder o seu dinheiro como pode ser processado, sem falar do perigo de se ficar na mão de um muambeiro caso você não possa viajar para comprar um da assistência técnica que não existe. Este, pelo menos, é um ponto de enorme vantagem do micro transformado, já que os seu micro tem, ou deveria ter, nota fiscal e os componentes usados são adquiridos em qualquer boa loja de eletrônica. A provável desvantagem fica por conta do fato de que no seu MSX I você já gastou uma grande soma em dinheiro, pelo menos para comprá-lo. Mas será que esta é realmente uma desvantagem? Vamos analisar, adiante, alguns pontos.

O micro importado não acentua. Já o nacional, por ser derivado de um MSX Br., acentua normalmente e continua com a mesma compatibilidade com sua impressora e editores de texto. Além disto, 99% dos micros importados não têm sadãa para TV, só para monitor monocromático ou RGB. Você sabe quanto custa um RGB? Evideo lasar um monitor monocromático? O micro importado não é compatível com o padrão de cores das TV's e monitores RGB brasileiros. Caso você transforme sua TV em RGB terá de transformant também seu padrão de cores, ou o do micro!

Partindo deste princípio, observamos que o MSX 2 importado serve, e muito mal, somente para o lazer e uso de jogos. Eu pelo menos, considero inadmissível fazer uma carta para os amigos sem os devidos acentos e cê-cedilhas, nem que sejam no lugar errado. Quanto aos jogos, cu os adoro, mas com precisão de imagens e

cores

Até o momento, já podemos observar, pelo menos, uma coisa: o MSX 2 importado é inviável. Pelo menos para aqueles que costumam usar bem aquilo que compram e que não pretendem pastar o preco de um IBM em todas as "transformações" necessárias para que o micro unportado funcione perfeitamente. Mas, observe bem, esta é uma opinião minha. É uma opinião de quem gastou meses a procura de um importado e, quando conseguiu, se decepcionou barbaramente e não sossegou enquanto não se livrou dele. É. ainda, a opinião de um usuário que não vende seu transformado por dinheiro algum, (e olha que propostas não faltaram). È verdade, porém, que existem algumas excessões: um PHILIPS, por exemplo, que já vem com 256K bytes, digitalizador de imagens, dois drives, monitor RGB, etc. Um micro destes custa por volta de US\$ 1.800, dinheiro suficiente para ir à copa da Itália em 1990 sem muitos gastos. é claro

A grande verdade, agora, é que você pode pode ter um micro deste gabarito sem se colocar contra a lei. Muitas pessoas pensam que esta transformação é uma cois a "casciar", o que não é verdade. Vários dos circuitos usados na transformação são feitos em dupla face e encomendados em indústrias específicas.

E então, é viável? Analise bem as suas necessidades quanto a um micro computador. Se você trabalha com gráficos e cores, certamente irá considerá-lo um micro incrível.

Se a sua necessidade é somente trabihar com sons, esqueça toda aquela balela de que MSX 2 tem mas canais de sons do que o MSX 1. Quanto ao resto, facilidade de uso, mais comandos e recursos, vocé encontrará aos montes no seu MSX 2.Tire, entán, as suas conclusões, verifrique as suas disponibilidades financeiras e siga um único conscibio antes de abrir a carteira para adquirir o seu. MSX 2, seja de qual for, pegu todas as informações possíveis sobre procedência, especificações técnicas e grantia. MSX 2 - CARACTERÍSTICAS REAIS (SEM ESPECULAÇÕES)

CONFIGURAÇÃO MÍNIMA

ORIGINAL IMPORTADO

MICRO PROCESSADOR - Z-80A RAM - 64K Bytes RAM VRAM - 64K Bytes RAM ROM - 48K Bytes CAPACIDADE DE TEXTO -80 caracteres x 24 linhas RESOLUÇÃO GRÁFICA -

512 x 212 Pontos CORES - 16/512 ou 256 INTERFACE DE SOM -

8 oitavas 3 Canais de Áudio 1 Canal de Ruído

ACENTUAÇÃO? - Não Saída para TV - Não Saída para RGB - Sim Saída Monitor? - Sim Bateria interna? - Sim Padrão de Cores - NTSC

PAL-G Outros dados ídem MSX 1

#### TRANSFORMAÇÃO BRASILEIRA

MICRO PROCESS ADOR - Z-80A RAM - 64K Bytes RAM VRAM - 128K Bytes RAM ROM - 48K Bytes CAPACIDADE DE TEXTO -80 caracteres x 24 linhas

RESOLUÇÃO GRÁFICA -512 x 212 Pontos CORES - 16/512 ou 256 INTERFACE DE SOM -

8 oitavas 3 Canais de Áudio 1 Canal de Ruído

ACENTUAÇÃO? - Sum (MSX Br.) Saída para TV - Sim Saída para RGB - Sim Saída Monitor? - Sim Bateria interna? - Sim Padrão de Cores - PAL-M Outros dados ídem MSX I

Não acompanha vários importados: cabo para Data-Corder ou RGB O que se pode solicitar na hora de fazer a transformação (somente se feita diretamente com o Ademir)

- Inclusão de uma expansão de 256K by-
- Inclusão de um botão de RESET real
  no painel do EXPERT
- Inclusão de interface interna para I a 4
   Drives
   Inclusão de I ou 2 Drives 3,1/2, 5,1/4
- (ou ambos) no Gabinete

  Inclusão de um programa
- Assembler/Disassembler residente

  Inclusão de um digitalizador de imagens
- (Breve)

  Transformação de sua TV a CORES
- em RGB para MSX,

  Outras personalizações podem ser feitas em caráter especial e sob encomenda.
  - \* = características do modelo testado.

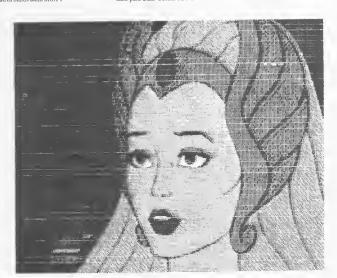

IMAGEM DIGITALIZADA PELO MSX 2.0

# Técnicas de overlay

ANTÔNIO F. S. SHALDERS

Overlay é o termo que significa que un programa deverá ser dividió em duas ou mais partes a fim de que este caiba na memória do micro. Cada tuna desass partes é utilizada apenas quando necessário, sendo armazenda normalmente em disco. Também podem ser feitos overlays utilizado os slots. A grande maioria dos jogos em linguagem de máquina usa este mótodo, pois é comuna vermos un programa principal dividido em 6 o um assubrogramas de 16kt de extensão.

Esta técnica era de uso praticamente obrigatório até o final da década de 70, pois os computadores desta época não tinham tanta memória disponível.

Um caso típico de overlay para o MSX fon Turbo Pascal 30, da Bortand Neste pacote, há um pequeno arquivo chamdo TURBO,OWA. A extenção para um programa de overlay, é justamente OVA. Outros casos são XXX, onde XXX é o número do overlay, É comum vermos, por exemplo, TURBO,COM seguido de TURBO,OVR ou então TESTE.001, TESTE 002, e assim por diante.

Existem casos em que não podemos abrir mão desta técnica em BASIC, pois um programa em BASIC não pode ter mais do que aproxumadamente 28 kb de texto e dados. Se este limite tiver que ser ultrapassado, não há outra solução.

O Aztec C, que é um compilador C,

utiliza esta técnica durante a compilação, a montagem do programa .ASM º a montagem do programa .COM.

Neste compilador, como os programas que excutam essas tarefas año são extumente pequemos e, em geral, os programas que estilo sendo compilados também não, o jeto foi dividir o Azec em três subprogramas; o compilador propriamente dito, o assemblador e o linker, Isto sem contar o editor de textos e o fato de que existem dois programas compiladores no mesmo pacote: um para 8080 e outro para 7-80.

Uma coisa interessante é que o MSX-BASIC ten uma intrusção que pode fazz regundo o verdaya sende o percenta primeja seja destruto, e sas practurado à como constante producer de la compania primeja seja destruto, e sas practurado à o MERGE (on Insisto de arquitavo). O único cuidado a ser tomado é que os números das linhas do programa estre indido como o programa nestre devem ser diferentes das do programa principal. Não que isso seja obrigadrio, mas pode poupar um bocado de dor de cabeça. No caso de MERGE ser utilizado para este fim, deve ser usado em conjunto com DELETE.

Um outro método é simplesmente desviar o programa principal para uma linha que tenha algo como um RUN "PROG.OVR". O programa é então substituído por outro e, para retornar ao programa principal, algo semelhante deverá ser feito. Este método é usado somente quando se programas não podem ser partidos e são mutio grandes. Um culvaridos e são mutio grandes. Um culvaridos e, pois um RUN se apoga. Caso existam, estas deverão ser salves temporatamente em disco ou pokeadas na própria memória do micro em endereços convenientes.

Uma das aplicações mais clássicas de overlays está nos arquivos de auxilio de um determunado programa, os HLP, por exemplo, usados no SUPERCALC e no SCED. Para quem não sabe, o SUPER. CALC é um palanilha eletrônica e o SCED é um poderoso processador de textos. Quando um help é pedudo, o programa se desvia para o overlay relativo ao programa help.

Todos os casos de overlays são mátio Todos os casos de overlays são mátio específicos, de medo que a elaboração de programas extende para tedos os casos é tarefa quase impossível. Os programas que acompanham este artigo mostram como fazer o overlay por eliminação e são bastante primitivos. O overlay por substante primitivos. O overlay por substante principal (usando MERCE) já é um pouco máis o omplexo, mas não é difícil, sendo apenas muito particular à cada programa 4 cada programa de cada prog

O programa I deverá chamar-se OVERLAY.BAS e o 2, PROG.OVR.

```
100 :222222222222
120 '8
      TECNICAS DE OMERLAY EM BASIC
130 18
1401 18
        Antonio Fernando Shalders
150 '8
160 '*
           Revista DPU - 1999
170 '8
2003 * PROGRAMA BASE
210
220 CLS: KEY OFF
230 PRINT"PROGRAMA BASE"
240 LOCATE Ø.51PRINT"PRESSIONE UMA TEC
LA PARA O OVERLAY"
250 A#=INPUT#(1)
260 RUN "PROGLOVR"
```

```
100 ************************
110 '8
120 '8
       TECNICAS DE OVERLAY EM BASIC
130 18
140 '8
         Antonio Fernando Shalders
150 '8
160 '8
             Revista CPU - 1988
170 '8
198
   ...........
198
200 PROGRAMA DVERLAY
210
220 CLS
230 PRINT"ESTE E O PROGRAMA OVERLAY"
240 PRINT:FOR X=32 TO 255:PRINT OHR#(X)
250 PRINT PRINT PRINT "ESTE PROGRAMA EST
A NO LUGAR DO PROGRAMA BASE ORIGINAL."
260 PRINT: PRINT "PRESSIONE QUALQUER TEC
LA PARA CARREGAR NOVAMENTE O PROGRAMA
270 As=INPUT$(1)
```

260 FLIN"OVERLAY, BAS"

## **PPI Hardware**

#### CARLOS E. A. MOREIRA

Vamos, neste artigo, mostrar um pouco mais aobre a estrutura interna do MSX. É quase certo que um dia já tivemos algum tipo de contato com o termo PPI. Mas, afinal, o que vem a ser a tal PPI do microcomputador?

PFI é uma abreviação de Programable Peripheral Interface (Interface programável de periféricos). Isto significa que dentro do nosso micro MSX temos uma interface programável, fisicamente representada pelo "chip" 8255 da INTEL.

Quando o computador faz a inicialização do sistema, rotina a qual denomina-see "power-up", ele faz a programação da PPI da forma conveniente a qual de deseje usar. Esta programação fetia basicamente dando outê em quatro portas, as quais são reservadas ou uso da PPI. Vamos descrever cada uma delas e suas importas descrever cada uma delas esta principes desempenhadas. Nos reservarmos, aqui, a descrever somente a parte de hard, tendo em vista que neste meamo número outro artigo descreve o soft da PPI

O primeiro registrador da PPI é o "A". Este registrador é acessado através da porta A8H. Isto significa que, se quisermos ler ou escrever aí, devemos fazêlo usando "IN" ou "OUT", conforme a necessidade, na porta AgH. O registrador "A" é responsável pela configuração em que se encontra distribuído dentro dos slots" os de 64 Kbytes de memôria (rom e ram) que podem ser acessados diretamente pelo Z80. Os bit's 0 e 1 deste registrador indicam em qual slot se encontra a página zero da memória; os bit's 2 e 3 indicam em que slot está disponível a página I; as páginas 2 e 3 são identificadas pelos bit's 4 e 5, 6 e 7 respectivamente.

O segundo registrador é o "B", que é acessado através da porta AH9, tem a função de assessorar o teclado do micro.

Como é sabido, o teclado do MSX é uma matriz, 10x8. Desta forma, o registrador "B" fica incumbido de fazer a lei-

tura das oito colunas desta matriz, cada uma delas associadas a um bit deste regis-

O tercirio registrador é o "C", que tem acesso atrives da porta AAI. Sobre este falarei com mais carinho, especialmente sobre os quatro bir's mais significativos, já que al se encontra o objetivo maior deste artigo. Os quatro bir's menos significativos deste registrador, juntamente com a porta "B", facura assesso-pamento do teclado. A FIGURA I nos dá uma iddia mebhro de como é feita a decodificação do teclado usando todos os vito bir's do registrador "B" da PPI e os quatro bir's menos significativos do registrador "C".

Antes de dar prosseguimento, devo falar da porta "Vida EPI. Esta porta indica o modo de operação das três portas das quais já falamos. Não tente, de forma alguma, medra o valor contido neste registrador, poli siseo pode causar um "erna" no hard do computador, levando a graves consequências no que daz respeito aos circuitos eletrônicos do seu micro.

Prendo-me, agora, a falar sobre os quatro bit's mais significativos do registrador "C", em especial dos bit's 4 e do bit 6.

O hist do registrador "C" nos ludica a condição da tecla de "CAPS LOCK" is to significa, que se a "caps" foi pressionada, haverá uma modança do estado deste bace se o tresieve resentado, significa que estarão disponível no teclado os caracteres minisculos, caso contrário, ou seja, se o bit 4 estiver setado, os caracteres minisculos dos o que estarão disponíveis. Isto nos será úni em especial nos micros EXPERT, visto que neste não existe um led de indicação do estado da "Caps Lock".

O bit 6 deste registrador da PPI nos dá a condição do motor do casssete. No caso do motor estar "ON", este bit estará resetado, caso o motor esteja "OFF", o bit estará setado.

Repita a operação para MOTOR ON e MOTOR OFF e observe o bit 4.

Bascado nisto, montamos um circuito que detecta a condição de "Caps Lock" e, aproveitando o embalo, implementamos também um led que nos indique a condição atual do motor do cassete.

O circuito em si pode ser observado na FIGURA 2 e um "lay out" da placa impressa com os componentes pode ser observada na FIGURA 3.

O que se propões é ligar ao pino I I do integrado 25.5°, a PPL, un inversor lógico, e na saída do inversor colocarmos um led que nos dé a condição dos "capo". Desia forma, se a tecla "Cape" for prescionada e setada para maúsculaa, o led permanecerá aceso, caso contrário, ele ficará apagado. O mesmo procedimento pode ser implementado para o motor do cassete, ligando um inversor lógico no pino 13 da PPL Assim, toda vez que o motor do cassete for acionado, o led acendr, no contrário, o led estará apagado.

O circuito é composto de um integrado, o 74LSOL Dentro delse se encoîntram dispaníveis seis inversores lógicos, dos quais dois serão por nós usados. Este circuito necessita de uma alimentação de 5Vcc ligado ao seu pino 14, o que poderá ser conseguido dentro do próptio EX-PERT, e o pino 7 deve ser levado ao terra. Os lodos podem ser os comuns encontrados facilmente em qualquer casa do ramq com facilidade.

Quanto ao local onde seriam instalados os ledis, deixo a cargo dos leitores a sugestão. Nos próximos números, na seção de cartas, procurarei divulgar os lugares de mais estética escolhidos pelos próprios. Assim. escrevam.







**60 NEXT** 



```
1 REVISTA CPU No. 3 - JULHO 68
2
3 ' P.P.I.
4
5 ' CARLOS E. A. MOREIRA
6
10 CLS
20 AS=BINS(INP(8HAR)): LE PORTA C DA PPI
30 8S=RIGHTS("0000000"+AS.8)
40 FOR 1=1 TO 4
50 PRINT "BII ":8-I;" --> ";MIDS(BS,I,1): PRINT
```

### MSX

### SOFT WARE

### GRÁTIS! Solicite assinatura do nosso catálogo!

GAMA SOFTINEWS. Aqui tem tudo o que lhe interessa sobre seu MSX. Naticas sobre a CURSO GAMA DE BASIC, o 1º curso de Brasic MSX. Naticas sobre a CURSO GAMA DE BASIC, o 1º curso de Brasic MSX. Naticas sobre a CURSO GAMA DE BASIC, o 1º curso de Brasic MSX. Naticas sobre pela GAMA SOFTIMARE a seus programas gravados em tilo de la linha de perifeticos e suprimentos para a seu MSX, attavés da corteo (2.8 parago). The periodicidad de la linha de perifeticos e suprimentos para a seu MSX, attavés da corteo (2.8 parago). The corteo de la linha de la

Preencha o cupom abaixo e remeta para

# Interrupções no Basic

ANTÔNIO F. S. SHALDERS

Um dos pontos mais fortes do MSX-BASIC é que este é capaz de manipular interrupções com um nivel de interagão com o programa que é liiteralmente impossível de ser conseguido com outros BASICs. Até antes do surgimento do MSX, isso era parte do domínio da linguagem de máquina.

O nosso MSX possui diversos tipos de interrupções, cada uma com uma utilização específica. São elas: interrupção por teclas, por tempo e por colisão de sprites. Os casos mais complexos são a por tempo e a de colisão.

#### AS INTERRUPÇÕES POR TECLAS

São as mais fidesis de serem usadas. Basta habilitarmos a tecla em questão que pode ser a barra de espaço (ou os disparadores dos joysticks), as teclas de funções ou quando as teclas CONTROL e STOP forem pressionadas simultaneamente. Feito isso, basta especificarmos para que linha será o desvio. Completado o ciclo, basta desabilitarmos a tecla em questão.

#### TECLAS OF FUNÇÃO

HABILITAÇÃO: KEY(N) ON OESVIO: ON KEY GOSUB L1, L2, L3....,L10

OESABILITAÇÃO: KEY(N) OFF

#### BARRA OE ESPAÇO:

HABILITAÇÃO: STRIG(0) ON DESVIO. ON STRIG GOSUB L DASABILITAÇÃO: STRIG(0) OFF

OBS: STRIG(1) E STRIG(3): OIS-PARADORES OE J1 STRIG(2) E STRIG(4): OISPARA-DORES DE J2

#### TECLAS [CONTROL]+[STOP]

HABILITAÇÃO: STOP ON OESVIO: ON STOP GOSUB L OESABILITAÇÃO: STOP OFF

#### AS INTERRUPCÕES POR TEMPO

São de grande utilidade quando se trata de programas de banco de dados ou processadores de texto.

Normalmente são usadas para prevenir uma eventual falta de energia elétrica durante a execução do programa, salvando automaticamente os arquivos de tempos em tempos.

Uma outra aplicação é a de abortar o programa no caso de uma senha não ser digitada em um dado intervalo de tempo.

DESVIO: ON INTERVAL=X GO-SUB L

### HABILITAÇÃO: INTERVAL ON DESABILITAÇÃO: INTERVAL

OBS: Neste caso a habilitação vem em segundo lugar.

O intervalo de tempo desejado pode ser calculado através da fórmula T \* 60, onde T é o tempo em segundos.

#### AS INTERRUPÇÕES POR COLISÃO OE SPRITES

Sao de grande utilidade para quem se dedica à criação de pequenos jogos em BASIC. Com este tipo de interrupção, as colisões são facilmente detectáveis.

#### OESVIO: ON SPRITE GOSUB L HABILITAÇÃO. SPRITE ON OESABILITAÇÃO: SPRITE OFF

Em todos os exemplos dados, o L indica o número da linha para a qual o programa será desviado.

Uma boa maneira de se entender o funcionamento das interrupções é na prática. Para isso, recomendo a digitação e análise de funcionamento dos programas que acompanham o artigo.

No caso do que demonstra a colisão de sprites, um BEEP será emitido quando esta ocorrer.

Desejo efetuar a assinatura da revista CPU pelo período de 6 (sels) meses. Para tal, estou enviando cheque nominal à Aguia Informática, ou Vale Postal (pagável na Agência Copacabana), no valor de Cz\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos cruzados).

| Nome:<br>Endereço: |         |
|--------------------|---------|
| Bairro:            |         |
| Cidade:            | Estado: |
| CEP:               |         |

| 100  | *********                                    |
|------|----------------------------------------------|
| 110  | 'x                                           |
| 120  | * INTERRUPCOES NO BASIC *                    |
|      | '* *                                         |
|      | * Antonio Fernando Shalders *                |
| 150  |                                              |
| 160  |                                              |
| 170  | **                                           |
| 190  | *********                                    |
| 190  | •                                            |
| 200  | CLS: KEYOFF                                  |
| 210  | *                                            |
| 220  | 'UTILIZAÇÃO DAS TECLAS DE FUNÇÃO             |
| 230  | *                                            |
|      | KEY(3) ON                                    |
|      | PRINT"PARA CONTINUAR, PRESSIONE (F           |
| उ)"  |                                              |
|      | ON KEY GOSUB ,,280                           |
|      | GOTO 260                                     |
|      | KEY(3) OFF#RETURN 320                        |
| 290  |                                              |
|      | 'UTILIZACAO DE STRIG(0) (ESPACO)             |
| 310  |                                              |
|      | STRIG(0) ON                                  |
|      | CLS:PRINT"PARA CONTINUAR,PRESSIONE<br>PACO)" |
|      | ON STRIG GOSUB 340                           |
|      | GOTO 340                                     |
|      | STRIG(Ø) OFF:RETURN 400                      |
| 370  |                                              |
|      | 'UTILIZAÇÃO DE (CTRL)/(STOP)                 |
| 390  |                                              |
|      | STOP ON                                      |
|      | OLS:PRINT"PARA CONTINUAR,PRESSIONE           |
|      | L)/(STOP)"                                   |
|      | ON STOP GOSUB 440                            |
| 430  | GOTO 420                                     |
| 440  | STOP OFF: RETURN 480                         |
| 45Ø  |                                              |
| 460  | 'INTERRUPCAO POR TEMPO                       |
| 470  | ,                                            |
| 480  | CLS:PRINT"QUALQUER TEDLA PRESSIO             |
| NADA | DEPOIS DE 10/SEGUNDOS NAC SERA A             |
| ŒIJ  | ***                                          |
|      | ON INTERVAL=600 GOBUB 540                    |
|      | INTERVAL ON                                  |
|      | AS=INPUTS(1)                                 |
|      | OLS:PRINT"UMA TEOLA FOI PRESSIONADA"         |
|      | INTERVAL OFF:PRINT:PRINT:END                 |
| 540  | PRINT"PASSARAM-SE MAIS DE 10 SEGUN           |
|      | DOS"                                         |

550 RETURN 530

130 18 ń 140 '\* Antonio Fernando Shalders × 15Ø '\* × 1601 18 Revista CPU ń 170 'x 187 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 190 200 ' INTERRUPCAD POR COLISIO DE SPRIT ES 210 1 210 SCREEN 2.0 220 SPRITE\$(1)=CHR\$(0)+CHR\$(255)+CHR\$(0 )+OHR\$(255)+OHR\$(Ø)+OHR\$(255)+OHR\$(Ø)+C HR\$ (255) 230 SPRITE\*(2)=CHR\*(255)+CHR\*(129)+CHR\* (129)+D-R\$(129)+O-R\$(129)+O-R\$(129)+D-R \$(129)+OHR\$(255) 240 ON SPRITE GOSUB 300 250 FOR X=10 TO 245 260 SPRITE ON 270 PUTSPRITE 0.(X.96)..1 280 PUTSPRITE 1.(245-X.96)..2 290 NEXT X100TO 250 300 BEEP: SPRITE OFF: X=X+12: RETURN 290 THE NAME OF MSX PECA O NOSSO SUPER CATÁLOGO GRÁTISI TEMOS APPLE TAMBÉMI JOGOS -- 120. APLICATIVOS -- 450. COPIADORES - 600. CP/M -- 500. PRECO DO DISCO --- 380 PRECO DA FITA - 500. CORREIO -- 150 ENTREGA EM 24 HORAS + CORREIO. SUPER PACOTES PACOTE Nº 1 PACOTE Nº 4 10 Jogos - Apenos 1,200, 1 Disco cheio - 1,500 (disco incluido). 2 Discos cheios - 2.500 PACOTE Nº 2 PACOTE Nº 10 Jagos -- Apenos 1.400 Aplicativo + Capiac (fito incluida 1.100, (disco incluído) PACOTE Nº 6 PACOTE Nº 3 10 Aplicotivos + Disco MSX TOOLS I e II - Apenos 3.000. (disco incluído). Apenos 4.000, LANCAMENTOS DO MES SUPER STAR SOCCER . ARKANOID REVENGE . ONE ON ONE II . INDIANA JONES . VENON

A CADA 5 PROGRAMAS ESCOLHA 1 GRÁTIS
Para outros estadas, as pedidas deverão ser leitas através de cheque nominal e cruzada o MARCO ANTONIO TROVÃO VAZ - Rua Carvalha Alvim, 278/50 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 205.10 - Tel. (2012 88-6360

100 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

INTERRUPCOES NO BASIC

1

110 '\*

## **Processadores**

Ouem uma vez já utilizou um processador de textos, certamente ficou achando a máquina de escrever uma coisa do passado, ultrapassada. Os processadores de texto oferecem recursos, principalmente de edição, que tornam a tarefa de datilografar um texto bem mais fácil, possibilitando, ainda, um trabalho sempre bem apresentado, pois pode-se mandar imprimir quantas vezes for necessário.

Para a linha IBM-PC podemos contar com inúmeros processadores e até sistemas que só trabalham em Winchester, ocupando um espaço de, aproximadamente, 4 MB (11 discos de face dupla) e que até permitem a alteração da disposição

das teclas do teclado.

Tanto para a linha IBM-PC quanto para a linha MSX, existem, também, os Desktop Publishing, que reunem as facilidades dos processadores de texto e dos editores gráficos, permitindo a utilização simultânea de texto e gráficos ou fotografias e que serão analisados em outros arti-205

Podemos dizer que para a linha MSX existem três bons editores de textos, que são: Word Star, MSX Word e MSX Write

O Word Star trabalha em CP/M e necessita de 80 colunas, apesar de existir uma versão para 40 colunas mas que não funciona a contento. Sobre este editor existem inúmeros livros que poderão au-

O MSX Write e o MSX Word são os mais utilizados pelos usuários do MSX, sendo que cada um possui características

Neste número da revista CPU aproveitaremos para falar sobre o MSX Write, fornecendo-lhe algumas dicas sobre o seu funcionamento

Após o carregamento do programa, aguarde o Reset e chame o programa com CALL WRITE, pois este é um programa residente. Após ter chamado o programa, surgirá no vídeo o menú principal e você poderá começar a explorar todos os seus potenciais, lendo as intruções abaixo:

OPÇÃO E

Nesta opção, você entra no modo de edição. Na parte superior da tela aparece a opção que se está utilizando (EDIT), a memória livre, a indicação de WARP (justificação) e INSERT ligado.

#### INSERT

A indicação 1NSERT mostra que a tecla INS está na posiçãn de inserção, per-

mitindo ao usuário inserir um caracter, deslocando os demais, se houverem, para a direita. Caso a indicação seia O'TYPE, não haverá deslocamento dos caracteres para a direita, ou seja, o caracter sobre o qual se encontra o cursor será substituído pelo digitado.

TABULAÇÃO

A linha de tabulação permite ao usuário uma visão da posição do cursor.

As colunas com quadrado cheio marcam as tabulações, que podem ser modificadas pressionando-se a tecla CLS/HO-ME (c - retira tabulação/s - determina os pontos de tabulação).

#### TECLAS DE FUNCÃO

F1 - Scroll

Pressionando-se F1, a parte superior da tela se modificará. Movimenta o texto linha a linha

Texto para cima e para baixo

F3: Texto para baixo rápido F4: B início do texto

F5: E Fim de texto

F2 - Line

Nesta opção, pressionando-se BS (Back Space), você apaga o caracter à esquerda e com DEL o caracter à direira.

F3 - Word

Esta opção é semelhante à anterior, só que, em vez do caracter, é apagada a pa-

F4 e F5 - Mark/b e Mark/e

Com Mark/b você marca o início de um bloco e com Mark/e o seu final.

Este bloco, parágrafo ou frase, pode ser copiado, mudado de posição, deletado, memorizado, retirado da memória e inserido no texto. Depois de delimitado, depressionar e F1(BLOCK). Se a escolha for copiar ou mover, o cursor deverá estar na posição desejada para a colocação do bloco.

#### SELECT

A tecla SELECT altera as teclas de função para Block, Find, Format e Ruler.

#### SELECT + F2 - FIND

A opção Find serve para procurar por uma palavra inserida no texto. O programa irá perguntar pela palavra a ser procurada e depois pedirá uma confirmação SELECT + F2 - CHANGE

Na opção CHANGE o procediimento será o mesmo ao do FIND, com a diferença de que a palavra será trocada por uma outra que o usuário tiver definido.

SELECT + F4 - FORMAT A opção FORMAT modificará novamente as teclas de função para: PAGE, CENTER. LEFT e RIGHT.

CENTER - Centraliza a linha na qual se encontra o cursor.

LEFT - Arruma o parágrafo, ou frase, tantas colunas à esquerda quantas forem determinadas, inserindo, para isto, quantos espaços forem necessários.

RIGHT - O mesmo do anterior com a diferença de que o texto será arrumado (justificado) à direita.

SELECT + F4-WARP

A opção WARP dispõe as palavras na linha na qual se encontra o cursor sem dividí-las, podendo ser ativada, ou desativada, quando se desejar. Uma indicação de que a função WARP está ativada é dada pelo programa na parte superior direita da tela, Portanto, a função WARP deve ser utilizada sempre que desejarmos efetuar a justificação ou alinhamento do tex-

P-IMPRESSÃO No menú principal, pressione a tecla

O programa irá perguntar se o arquivo

a ser impresso é uma continuação de uma impressão anterior, caso esta tenha existido. Se você responder a esta pregunta com "Y" (Yes), a numeração das páginas será a continuação da impressão anterior.

Nesta opção são feitas várias perguntas, a fim de que o usuário possa definir por completo o formato de impressão.

#### F - GERENCIAMENTO DE AROUIVOS

Nesta opção você pode ler, gravar,

apagar, pedir o diretório ou formatar um disco. As opções de leitura ou gravação perguntam se o periférico a ser utilizado é o drive ou o cassete.

T ... IMPRIMIR DIRETO NA FOLHA Através desta opção você poderá utilizar o seu processador de texto como se fosse uma máquina de escrever, ou seja, tudo o que for digitado será impresso, após ser dado um CR (retorno de carro).

CPU

# Tratamento de erros

#### ANTÔNIO F. S. SHALDERS

Embora não pareça, o tratamento de erros no MSX-BASIC é uma tarefa muito simples de ser feita, pois este conta com instruções poderos sismas para a detecção e manipulação destes.

Estas funções quase nunca são usadas pela grande maioria dos usuários da linha MSX, a não ser por um pequeno número que usa o micro na área científica ou outra aplicação profissional.

tra pieca, de Privisson mulmente disponi-O sen MSV tem nomulmente disponiveis mala menos que 39 menagam de ercue de la companio de la companio de comto mala pode cela subir nat 255, pois tomátio pode cela tribir sua pripriora erros, deade que os códigos destes estajum comprendidos entre 60 e 254. O de námero 255 pode ser usado por algum periférico e em geral não é usado pelo trusitio (quem irá definir mais que 194 erros???).

#### A DETECÇÃO DOS ERROS

Para detectarmos se houve ou não um e mão durante a execução do programa e se não q queremos que o interpretador BASIC pare, devemos fazer uso do desvio por erro, através da instrução ON ERROR GOTO.

Esta instrução faz com que o programa seja desviado da rotina de tratamento ou contornação do erro. O tratamento de erros é a técnica de modificar os dados para que o programa prossiga corretamente a sua execução. O contorno apenas faz com que o programa não seja interrompido pelo interpretador.

Podemos descobrir facilmente qual o erro ocorrido, bastando usar, para isso, a função ERR, que retorna o código do erro detectado. O nômero da linha onde o erro ocorreu também é facilmente obtido, usando-se a função ERL.

#### O PROSSEGUIMENTO DO PROGRAMA

A não interrupção do programa é conseguida através da instrução RESUME. O formato desta é RESUME XXX, onde XXX é o número da linha de re-fnicio.

Se for desejado o prosseguimento na linha seguinte à que ocorreu o erro, basta usarmos o formato RESUME NEXT.

#### INTERRUPÇÃO PROPOSITAL DO PROGRAMA

Isto é possível de ser feito pelo próprio usuário, pois, como já disse, podemos definir seus próprios erros através da instrução ERROR XXX onde XXX é o códgo do erro desejado. Se usado um código existente, o interpretador pensará que um erro comum aconteceu e, caso o pro-

grama tenha uma instrução de desvio para erros, executá-la-á. Caso contrário, a execução do programa será interronpida. Caso o número do erro seja supenor a

59, o usuário deverá tratá-lo convenientemente através de ERR e ERL. Uma aplicação prática é para testarmos senhas de acesso de um determinado programa.

Em qualquer caso é bom não esquecermos de usar o RESUME.

#### CONCLUSÃO

As rotinas de manipulação e tratamento dos erros no MSX são recursos importantíssimos na programação profissional. Convém lembrar que o BASIC é uma das pouquíssimas linguagens que possuem esta facilidade.

Um programa em BASIC, se bem estruturado e usando todos os recursos do MSX-BASIC, pode ser muito melhor que programas relativamente bem estruturados em Pascal, por exemplo.

Em programas que lidam com cálculos e em bancos de dados, tais recursos são indispensáveis, pois tornam o programa muito mais seguro.

Analise o programa que acompanha este artigo e veja você mesmo as potencialidades que uma manipulação correta de erros pode proporcionar.

200 ON ERROR GOTO 320 210 WIDTH 40:KEY OFF:CLS 220 INPUT"Senha:";55:PRINT 230 IF 55()"MSX" THEN 240 ELSE 250 240 ERROR 60 : 'ERRO DEFINIDO : 'ERRO MATEMÁTICO 250 A=SQR(-1) 260 A/4 : 'ERRO DE SINTAXE 270 DIM A(10) 280 DIM A(20) : DIM REDEFINIDO 290 A="T" : 'TIPO DESIGUAL 300 LOAD"XXX" ; 'ARGUIVO NÃO EXISTE 310 PRINT:PRINT"ERROS DEVIDAMENTE MANIPU LADOS !":PRINT:PRINT:LIST 220-300

320 F E-RRILERIU
330 FF E-5 THEN PRINT "ERRO HATEMÁTICO N
A L'NIN" LL'ARESUNE NEXT
140 FF E-2 THEN PRINT "ERRO DE SINTAXE N
A L'NIN" LL'ARESUNE NEXT
350 FF E-16 THEN PRINT "REDEFINICÃO DE M
ATRIZ MA L'NIN" ("INTESUME NEXT
370 FF E-53 THEN PRINT "ARGUIJO NÃO EXIS
TE NO 1550 ON A L'NIN" ("INTESUME NEXT
1560 FF E-60 THEN PRINT "ERRO DE SENNA NA
L'NIN" L'NIE RESUME NEXT
150 FF E-60 THEN PRINT "ERRO DE SENNA NA
L'NIN" L'NIE RESUME NEXT
150 FF E-60 THEN PRINT "ERRO DE SENNA NA
L'NIN" ERSEUNC NEXT

## **Graphic Master** análise MSX INFORMÁTICA

Existem no mercado inúmeros Editores de Desenho para a linha MSX, cada um com alguma característica específica que atende determinada necessidade do usuário. Uns têm como ponto forte letras especiais, outros facilidades de edição de telas. O diffcil é encontrarmos um editor que atenda, pelo menos, a maioria das nossas expectativas. Executar traços contínuos, linhas, desenhar quadrados e circulos, colorir, apagar, é o que, de modo geral, todos os editores de desenho fazem. Nossos problemas começam quando queremos trabalhar simultaneamente com letras, "shapes" (desenhos prontos), simetrias ou cores intermediárias, por exemplo. Isto somente era possível através de várias etapas de trabalho e de uma incrível ginástica (nem sempre bem sucedida) para converter nossa tela do formato de um editor de desenho para outro.

Diante dessas limitações e da ausência do programa ideal dos nossos sonhos (que é sempre diferente para cada um), o programa ideal é aquele que possui o maior número de recursos disponíveis, além de um kit de ferramentas de desenho que possibilite criar e armazenar diferentes elementos para uso imediato ou posterior. E é isto que o Graphic Master, que é comercializado pela MSX Informática, oferece ao usuário do MSX: recursos básicos e alternativos, além de ferramentas para criação. Vejamos mais detalhadamente o que torna o Graphix Master altamente atrativo.

Um menu principal com 22 opções e vários outros secundários permitem compor inúmeras alternativas de desenho. Além disso, possui duas telas diferenciadas de edição e quatro quadros de "shapes" variados. Seu funcionamento básico, de extrema simplicidade, facilita sua utilização: através das teclas F1 e F2 são ativadas e desativadas as opções existentes. As teclas cursoras servem para desenhar, aceitando também o mouse na execução de desenhos. Embora disponível apenas em cartucho de 32 K, permite a gravação das telas criadas tanto em disco como em fita, bem como a sua impressão através do ASMCOCAR ou do Printing

Possui todas as funções comuns aos editores de desenho: tracos contínuos, retas, pontilhados, elipses e círculos. Este último permitindo o traçado de círculos fechados, abertos ou semi-círculos. Reproduz letras e símbolos do teclado em caracteres cheios e em qualquer cor. Tem borracha, lupa de aproximação e função de cópia exata ou invertida de uma área de tela definida pelo usuário. Executa movimento de rotação lateral e apagamento. Seus pontos fortes são as opcões de traços e "patterns", de espelhos, de uso de cores, de "shapes" prontos, de ar-quivamento de "shapes" próprios, e de edição. Vejamos estes aspectos mais deta-Ibadamente.

#### TRACOS E "PATTERNS"

Existem 8 tipos diferentes de traçados, cada um com 3 espessuras ou concentração de pontos diferentes, perfazendo um total de 24 opções que poderão ser utilizadas quando do uso de linha ou traço contínuo. Estas opções permitem trabalhar com formas mais arrendondadas ou criar a ilusão de esfumaçamento, evitando aquela sensação de desenho feito "à répua". Da criatividade do desenhista e do uso destes recursos podem surgir outros inúmeros efeitos. Neste mesmo menu se pode optar entre 10 modelos de 'patterns" que podem ser usados para preenchimento de campos de molduras em qualquer cor. A combinação de um determinado "pattern" e do tipo de traço aumenta as possibilidades de criação, pois os efeitos serão distintos conforme a combinação escolhida. O uso desses "patterns" em molduras em conjunto com alguns dos "shapes" já existentes e de letras, permitem a elaboração de cartões com bastante efeito.

#### ESPELHOS

Neste menu, o usuário, além das opções de cópia invertida em ambos os sentidos, de uma parte de um desenho na tela, conta com três opções de espelhamento. Ou seja, pode reproduzir simultaneamente um traco ou forma tanto no sentido vertical ou horizontal, como ainda nos quatro cantos da tela. O posicionamento da figura "espelho" dependerá do ponto de origem em que iniciar o traçado. Este recurso evita o minucioso trabalho de cópia e inversão do desenho para outro ponto da tela, além de dispensar cálculos para posicionamento simétrico da cópia em relação ao original. Isto, é claro, tem como resultado um trabalho limpo e uma preceisão nem sempre obtida quando outros meios são utilizados.

As opcões de cores, tanto para traçado como para pintura são bastante ricas no Graphic Master, Isto se deve a duas possibilidades internas dos menus de cores; a primeira é a possibilidade de se mudar a cor de um campo ou traco já pronto para outra cor, automaticamente. Isto é extremamente útil quando, com um desenho iá pronto, percebemos que outra cor ficaria melhor no conjunto. Basta colocar o cursor no campo ou no traco a ser alterado. escolhermos a opção de trasferência de cor e indicarmos a velha e a nova cor a ser utilizada. A velha cor é substituída imediatamente, sem prejuízo do restante do desenho e das outras cores existentes. Outro recurso de cor interessante é a possibilidade de se criar cores intermediárias. definindo duas cores diferentes para serem misturadas. Embora esta combinação resulte na produção de um campo hachuriado envolvendo as duas cores originais, uma escolha de cores com certo critério faz com que o hachuriado praticamente passe desapercebido, criando a ilusão de uma única cor de tonalidade secundária no desenho final. Isto aumenta enormemente as possibilidades de se obter efeitos alternativos no desenho.

"SHAPES" O Graphic Master é o único editor de desenho para MSX que já tem incorporado ao programa um rol de desenhos prontos para serem utilizados. Trata-se de um campo definido como ROM, na verdade composto de vários quadros que o usuário pode acessar teclando F1 e que vão apresentar as figuras disponíveis. Existem figuras humanas, construções, flores, veículos, etc. todos coloridos, que podem ser transportados diretamente para a tela de desenho. Caso o usuário deseje alterar as figuras ou a sua cor de fundo, poderá fazê-lo através da tela de edição. Existe, ainda, a possibilidade de se criar "shapes" próprios ou letras através de edição. Para facilitar o uso destes novos "shapes" durante a execução do desenho, o quadro ROM pode ser transformado em RAM, onde as novas formas criadas permanecerão arquivadas. Isto permite o uso gradual das mesmas enquanto se cria uma tela. Claro que criar novos "shapes" para perdê-los ao desligar o micro não terra vantagem nenhuma. Por isso o Graphic Master tem uma opcão de gravação dos shapes presentes no quadro RAM, em um arquivo tipo .PRT que, quando carregado posteriormente, é diretamente inserido novamente no quadro RAM para facilidade do usuário. (Este modo de armazenamento é exclusivo para manipulação de "shapes". O armazenamento normal e telas é feito em arquivos do tipo .SCR que, depois, podem ser carregados através do próprio Graphic Master ou do comando BLOAD"TELA.SCR",S.)

#### EDICÃO

Existem neste editor duas alternativas de edição de desenhos, além da comodidade do desenho já poder ser criada a cores:

EDIÇÃO PARA CRIAÇÃO

Seguindo os moldes de um editor de sprites, nesta tela podemos criar qualquer letra ou desenho multicolorido que poderá ser transportado ou para o quadro RAM, ou para a tela de desenho direttmente. As opções inversas também estão disponiveis: transportar um desenho da tela ou do quadro RAM para a tela de edição para ser retrahalado. Também é al que se encontra a opção de gravação de arquivos .PRT (de "shanes").

EDIÇÃO PARA ALTERAÇÃO Esta opção remete para um editor similar ao anterior, com o mesmo esquema de funcionamento. A diferença básica é quem neste, desenho ou porção do mesmo a ser editada, é traduzido diretamente da tela maior para a de edição e, a medida em que a alteração vai sendo feita, ela já é reproduzida no desenho principal. Esta tela de edição tem como opção, além das cores, a movimentação para cima, para baixo e nas laterais do desenho exposto na tela de edição, permitindo que se "caminhe" no desenho maior do vídeo sem necessisade de voltar a ele para "buscar" outro pedaço de desenho para ser editado. Isto acelera e facilita a operação.

Embora todos os recursos existentes no Graphic Master sejam de extrema utilidade, sem dúvida são os recursos de edição e a disponibilidade de "shapes" que tem maior peso na decisão de compra do cliente.

Outra vantagem importante de ser mencionada é a de que o programa posa numa rotias interna de controle de erros. isto evita aqueles inconvenentes de outros ditores em que se pode perder totalmente uma tela já descanhada devido a algum problema de carregamento ou gravação ou por falta de espaço no disco, por exemplo. No Graphic Master isto não acontece. A mensagem de ERRO é apresentada e basta retornar à opédo anterior para termos chance de trocar o disco sem perder a tela.

## LIVROS

dBase II Plus Ciência Moderna Computação Sérgio Guy Pinheiro Elias Paulo Roberto Pinheiro Elias

O dDBase é um dos mais poderosos sistemas de gerenciamento de banco de dados e, através desta publicação, o leitor terá acesso a todo o potencial que este programa apresenta, mesmo que nunca tenha operado com este tipo de software, pois o livro é dirigido aqueles que nunca montaram um banco de dados.

montaram um banco de dados.

No primeiro e segundo capítulo são dadas informações gerais do uso do sistema operacional (format, back-up, etc) e de como instalar e rodar o dBase. O programa utilizado pelos autores é o dBase II Plus fornecido pela Datalógica.

No terceiro capítulo são apresentados todos os comandos, agrupados por tópicos, como por exemplo: criação de um arquivo, manutenção, visualização, etc.

Todos os comandos são apresentados neste capítulo, e, sempre que necessário, os autores utilizam exemplos práticos, facilitando, assim, a assimilação dos concestos por parte do leitor.

 O quarto capítulo é reservado à programação em dBase II, que irá fornecer ao leitor condições para uma total e correta manipulação das informações armazenadas.

No último capítulo é feita uma descrição dos quatro utilitários que acompanham o dBase II Plus e que permitem a geração automática de programas básicos para a manipulação de um banco de dados.

No apéndice são fornecidos 2 programas em linguagem dBase que fazem uso de recursos do dBase II Plus.

PROGRAMAÇÃO PROFISSIONAL EM BASIC Roberto Nassau Watanabe Editora Aleph

A programação é uma arte e, como tal, requer uma dedicação especial. O programador que se dedicar a conhecer profundamente a maneira como um programa é executado descobrár uma série de "macetes" que tornam o programa mais eficiente.

Programação profissional em Basic tem por objetivo apresentar os tópicos que permitirão aos programadores em vias de profissionalização estruturar um esquema de produção de programas de uma mameira rápida e racionalizada. O livro encontra-se dividido em 9 capítulos que são:

- I Introdução
- 2 Programação
   3 Técnicas de entrada de dados
- 4 Acesso de discos
- 5 Técnicas de salda
   6 Manipulação de variáveis
- 7 Desenvolvimento de um sistema
   8 Eficiência de um sistema

#### E dois apêndices:

 Conversão de comandos (entre Apple - CP/M, MSX e IBM/PC)

Ocupação de memória

Como conclusão do livro, o leitor obtém um programa para efetuar o controle de estoques, cujos módulos são apresentados, desenvolvidos e explicados no decorrer do livro.

MSX COM DISC DRIVE Nelson Casari Editora McGraw-Hill

Guardar todos os comandos e, principalmente, seus recursos adicionaus do sistema operacional, não é uma tarefa muito fácil, mesmo para aquele usuário que utiliza com frequência o sistema.

Em MSX COM DISK DRIVE foram reunidos todos os recursos operacionais (MSX Disk Basic, MSX Dos e HB-MCP) de forma a proporcionar aos leitores um manual de consultas.

Os primeiros capítulos facilitam a aquisição de informações básicas sobre: memórias auxiliares, Disk Drives ou processadores de disco, disquete ou mini discos, interfaces, sistemas operacionas padrão MSX, instalação e ativação dos sistemas, operando com um ou dois disk drives,

Nos capítulos 9, 10 e 11 são apresentados todos os comandos, instruções e funções do MSX Basic, MSX Dos e do HB-MCP, respectivamente, sendo formecidos exemplos práticos e mensagens, além da análise dos possíveis casos de erro.

Os apêndices, de extrema importância, são ao todo 9, onde destacamos as tabelas de mensagens e tabela de funções, além de um programa gerenciador de arquivo sequencial e um outro gerenciador de arquivo aleatório.

# Função do 1º Grau

#### GUILHERME A. L. DA SILVA

A função do 1º grau é do tipo:

F(x)=Ax+B

Tendo como condição que o "A" seja maior ou menor que zero e pertencente ao conjunto dos Reais. "B" pode ser qualquer número real, determinando o ponto em que a reta irá cruzar o eixo Y.

#### O PROGRAMA

O programa pede, inicialmente, os valores de "A" e "B" e, a seguir, pede a confirmação dos valores fornecidos, fornecendo:

- o coeficiente (angular ou linear);
- o valor da ordenada (0,Y);

 o zero da função, ou seja, a abcissa (X.0):

- o estudo do sinal.

Após ter fornecido estes dados, novos dados são solicitados para traçar o gráfico, sendo que estes servem apenas para melhorar a apresentação do gráfico.

O gráfico é, então, mostrado na tela, podendo também ser impresso, bastando pressionar a tecla ESC.

VARIÁVEIS OO PROGRAMA

FN, PX(A,B,X)= resolução da equação para achar os pontos

A = termo "A"
B = termo "B"
X = icógnita – contém a resolução da equação

ROT = seleciona a rotina

A\$ = string de A B\$ = string de B

PX()

PY()

H = valor de A para uso no estudo do sinal AA = valor de A para uso no gráfico

BB = valo de B para uso no gráfico V = arredondamento de

> = matriz dos quatro pontos extras no eixo X

= matriz dos quatro pontos extras no eixo

= coordenada central Y

= coordenada central

```
1 REM ----- FUNCOES DO 1
GRAIL
2 REM ----- GUILHERHE R.L
  DB SILVA
3 REM ----- PARA LINHA MS
4 RFM ----- 22/06/88
5 REM ----- GUARARAPES-SP
10 CLERR 10000
20 OPEN"GRP:"FOR OUTPUT HS #1
30 DEF FN PX(R,8,X)=A*X+8
40 ' PROG. FUNCAO
50 ROT=1
60 COLOR 15
70 CLS:KEY OFF
71 CBLOR 5.1
80 PRINT:PRINT"
                    EXAMINADOR
 OE FUNCOES OB 1 GRAU
110 BN ROT GOSUB 130,280,370,
460,680,780,900
120 GOTO 70
130 ' F(X) NA TELA
140 LOCATE 15, 4: PRINT "Funcao"
150 LOCATE 6.8: INPUT"A=":A$:A
160 LOCATE24,8:INPUT"8=":8$:8
170 R=VAL(AS):B=VAL(B$):C=VAL
(CS)
180 H=A:88=8:AA=A
200 IF A=0 THEN RUN
210 IF RS="-1" THEN RS="-"
220 IF RS="1" THEN RS=""
230 IF B$="0" THEN B$=""
240 IF 8$)="1" THEN 8$="+"+8$
250 LOCATE10.12:PRINT"F(X)=
: AS: "X" : BS
```

```
260 LOCATE 13,16: INPUT"CONFIR
MA" AS: IF AS="N" THEN RUN
270 ROT=2:RETURN
280 ' A DE F(X)
290 COLOR 15.4
300 LOCATE 11,4:PRINT"ANALISE
OE A"
310 IF BYO THEN ZS*"crecente"
:WS="positiva"
320 IF A(O THEN ZS="decrescen
te":US="negativa
330 LDCATE 8.10:PRINT"Funcao
 "+7€
340 LOCATE B. 11:PRINT"Inclina
cao "+US
350 LOCATE 12,16:PRINT"(RETUR
N)":IF INKEYS="" THEN 350
360 RDT=3:RETURN
370 ' F(X) DE B
.380 CDLOR 12,1
390 LOCATE 11,4:PRINT"ANALISE
400 IF B=0 THEN B$="0":Q$="li
410 IF B(>0 THEN OS="angular"
420 LOCATE 8,10:PRINT"COefic:
ente "+OS
 430 LOCATE 8,11:PRINT"O 1 pon
to e: (0,";85;")"
440 LOCATE 13,16:PRINT"(RETUR
N)":IF INKEYS="" THEN 440
450 RDT=4:RETURN
460 ' 0 da f(x)
470 COLOR 15.8
471 IF 8=0 THEN BS=""
480 LOCATE 10.4:PRINT"ZERO DA
 FUNCED!
```

| 490 LOCATE12,6:PRINT"F(X)= ";                                   | 920 CY=93:CX=130<br>930 FOR H=13TO 190 STEP 10                             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| AS;"X";B\$<br>500 LOCATE12,7:PRINT"0=";H\$;"                    | 940 FOR G=0 TG 250 STEP 10                                                 |
| X":83                                                           | 950 PSET(G.H).6                                                            |
| 510 LOCATE12,B:PRINTAS;"X";BS                                   | 960 NEXT G.H                                                               |
| : "=O"                                                          | 970 LINE (0,0)-(250,13),4,BF                                               |
| 511 IF B=0 THEN X=0:X\$="0":L0                                  | 980 COLOR 15                                                               |
| CATE12, B:PRINT"X=0";SPC(5):GO                                  | 990 FDRI=1T04:PY(I)=CY+((PY(I)<br>)*-1)*10):PX(I)=CX+(PX(I)*10)            |
| TO 650<br>520 IF B(O THEN BS="+"+MIOS(B                         | *NEXT                                                                      |
| \$,2,1) ELSE BS="-"+MIOS(BS,2,                                  | 1000 BB=(BB*-1)*10:X=X*10                                                  |
| 1)                                                              | 1010 PRESET (61.4):PRINTW1,"E                                              |
| 530 B=B*(-1)                                                    | sboco do grafico"                                                          |
| 540 LOCATE12,9:PRINTAS;"X=";B                                   | 1020 PRESET (62,4):PRINTHI, "E                                             |
| S IF O I THEN (FO                                               | sboco do grafico"                                                          |
| 560 IF R=1 THEN 650<br>581 IF R(0 THEN R\$=STR\$(R)             | 1030 LINE(0,13)-(250,190),15,                                              |
| 600 LOCATE12, 10:PRINT"X=";STR                                  | 1040 LINE(0,CY)-(250,CY)                                                   |
| \$(B);"/";STR\$(A)                                              | 1050 LINE(CX.13)-(CX.190)                                                  |
| 610 X=B/A                                                       | 1050 LINE(CX,13)~(CX,190)<br>1060 FOR 1=0 TO 250 STEP 10                   |
| 620 V=INT(1000*X)/1000                                          | 1070 LINE(I,CY+2)-(I,CY-2)                                                 |
| 630 XS=STRS(V)                                                  | 1080 NEXT                                                                  |
| 640 LOCATE12,11:PRINT;"X="+X\$<br>650 LOCATE 10,14:PRINT"O 2 po | 1090 FDR I=13 TO 190 STEP 10<br>1100 LINE(CX+2,1)-(CX-2,1)                 |
| nto e: (".YS." 0)"                                              | 1110 NEXT                                                                  |
| nto e: (";X\$;",0)"<br>660 LOCATÉ 12,16:PRINT"(RETUR            | 1120 LINE (PX(1),PY(1))~(PX(                                               |
| N>":IF INKEY\$"" THEN OOTO 66                                   | 2) PY(2)),15                                                               |
| 0                                                               | 2),PY(2)),15<br>1130 LINE -(PX(3),PY(3)),15<br>1140 LINE -(PX(4),PY(4)),15 |
| 670 ROT=5:RETURN                                                | 1140 LINE -(PX(4),PY(4)),15                                                |
| 680 ' SINAL                                                     | 1150 LINE (CX+X,CY)-(CX,BB+CY                                              |
| 490 COLOR 7,1<br>700 LOCATE 9,4:PRINT"REGRA DE                  | 1190 FOR I=1TO4:CIRCLE(PX(I).                                              |
| SINHL UH F(X)"                                                  | PY(I)), 2,B:NEXT                                                           |
| 710 LOCATEIO, SIPRINT"Qdo Y=0                                   | 1200 FOR I=1T04:PAINT(PX(1),P                                              |
| entao X=";X\$                                                   | Y(I)),B:NEXT                                                               |
| 720 IF SGN(H)=-1 THEN QS="(":<br>US=")":GOTO 740                | 1210 CIRCLE(CX+X,CY), 2,12:PAI                                             |
| 730 IF SGN(H)=1 THEN QS=")"#W                                   | NT(CX+X,CY),12                                                             |
| S="("                                                           | 1220 CIRCLE(CX,BB+CY),2,12:PA<br>INT(CX,CY+BB),12                          |
| 740 LOCATE10,9:PRINT"Qdo Y)0                                    | 1230 RS=INKEYS:IF RS="" THEN                                               |
| entad X";QS;XS                                                  | 1230                                                                       |
| 750 LOCATEIO, 10 : PRINT"Qdo Y(0                                | 1240 IF RS=CHRS(27) THEN 1500                                              |
| entad X"; W\$; X\$                                              | 1250 CLS:KEY ON:ENO                                                        |
| 760 LOCATÉ 14,16:PRINT"(RETUR<br>N)":IF INKÉYS≂"" THEN 760      | 1299 REM<br>1500 REM ROTINA DE IMPRE                                       |
| 770 ROT=6:RETURN                                                | SSRO DA                                                                    |
| 780 ° achando x,y                                               | 1501 REM AGUIR INFORMATI                                                   |
| 790 COLOR 15,13                                                 | CA                                                                         |
| BOO LOCATE 12,4:PRINT"ACHANGO                                   | 1505 POKE8HF417,1                                                          |
| (X,Y)"                                                          | 1510 DEFINTA-ZIFOREN=OTOSIREA                                              |
| BIO FOR I=1TO4<br>820 LOCATE 2,7+I:INPUT"X:":PX                 | OCO:POKE&HEOOO+EN,CO:NEXT                                                  |
| (I)                                                             | 1520 ORTA 62,0,205,165,0,201:<br>OEFUSR=%HE000                             |
| B30 PY(I)=FN PX(AA,BB,PX(I))                                    | 1530 F=PEEK(&HF3EA)                                                        |
| B40 IF PX(I))13 OR PY(I)(-11T                                   | 1540 LPRINTCHR\$(27); "A"; CHR\$(                                          |
| HEN GOTO B20                                                    | 1)                                                                         |
| B50 IF PY(1))80R PY(1)(-9THEN                                   | 1550 FORXX=0T0255                                                          |
| GGTO 820<br>B60 LOCATE 13.7+I:PRINT"Y:":P                       | 1560 LPRINTCHR\$(27);"K";CHR\$(<br>0);CHR\$(2);                            |
| Y(I)                                                            | 1570 FORYY=191TOOSTEP-I                                                    |
| B70 LOCATE 23,7+I:PRINT"Ponto                                   | 1580 IF POINT(XX,YY)=FTHEN160                                              |
| (";PX(1);",";PY(1);")"                                          | 0                                                                          |
| 880 NEXT                                                        | 1590 POKE&HE001,1:G0701610                                                 |
| B90 LBCATE13.17:PRINT"(RETURN                                   | 1600 POKE&HE001,0                                                          |
| )":IF INKEYS="" THEN, B90<br>900 ' GRAFICO                      | 1610 G=USR(0)                                                              |
| 910 COLOR 15,1,4:SCREEN2                                        | 1620 NEXTYY:LPRINTCHRS(10);:N                                              |
| ALA POLON 12:1,4-3CKEENS                                        | F4144                                                                      |
|                                                                 |                                                                            |

## **MÁXIMAS E MÍNIMAS**

J. L. FONSECA

Vamos, hoje, falar sobre um assunto que está muito em voga entre os programadores e que se chama soltware re-usável

A idéia de re-usar rotinas e pedagos de código desenvolvidos anteriormente não é nova nem original, mas é, no entanto, muito atraente e os fatores que implicam nisso são, basicamente, a economia e a seeuranca.

A economia é causada pelo fato de que não é necessário perder tempo recriando rotinas de uso corraquero, bastando apenas returá-las de una biblioteca e inclui-las no nosso programa, o que quase todas as linguagens para o MSX permitiem com facibiadae, eliminado o tempo e o esforço de digitá-las novamente, o que poderia, inclusive, causar erros difíceis de encon-rar. A segurança se deve ao fato de que se estas rotinas funcionaram bem em ou-tros programas, deverfo fazé-lo também aqui, eliminando o tempo gasto em depu-ração das memasa no programa atual.

Para que nós possamos desfrutar destas vantagens é necessário, no entanto, seguir algumas normas durante o desenvolvimento dos nossos programas. Estas normas são ditadas pelo bom esnos e pelo estilo individual de cada programador. Daremos, a seguir, algumas normas ditadas pelo bom senso e, obviamente, pelo nosso estilo pessoal.

A primetra norma é que as rotinas por nós desenvolvidas devem ser modulares em todos os sentidos, isto é, as varáveis usudas pela rotina devem ser ciradas dentro da rotina e, se possível, ser do conhecimento apenas da mesma, e o código desta deve estar contido em um ou mais blocos perfeitamente definidos. Esta norma, como podemos ver, vem ao encontro da iklás de programação estrada que foi vista em número anterior e, na verdade, uma reforça a validade da outra.

A segunda norma refere-se à documentação que, se é importante mun programa, é infinitamente mais importante unua retina de biblioteca. Todas as rotinas da nossa biblioteca devem ter como cabeçalho um grupo de comentários dizendo qual a sua função, como deve ser chamada, quais as variáves externas que por ventura precise acessar, e se as mesmas fazem parte da biblioteca, limitações conhecidas e, finalmente, o nome do autor e a data da innolmentação.

A terceira norma é a ausência de efeitos colaterais, isto é, a rotina não deve modificar nada no programa principal além do que ela se propõe explicitamente a alterar, pois, de outro modo, poderia causar defeitos dificílimos de encontrar. Esta norma é outra que está dentro da idéia da programação estruturada, mas que deve ser muito mais enfatizada neste contexto.

Uma outra norma é a robustez, ou seja, a rotina deve, dentro do possível, prever e tratar todos os erros dentro do seu corpo e retornar resultados cocenties, mesmo quendo receber dados errados na sua entrada, e, caso seja necessário, deve passar um sinal de erro a oprograma principal para que este tome as providências necessárias.

Muitas outras normas e regras podenam ser citadas, mas estas são a base de uma boa bibioteca saudável e bem comportada que muito auxiliará o seu possuidor na hora de desenvolver novos programas. E lembre-se que o bom programador é, antes de tudo, um colecionador de boas rotinas e o feliz possuidor de uma amba biblioteca das mesmas.

Caso você tenha rotinas curtas e úteis que gostaria de compartilhar com todos os leitores, pode mandá-las para esta seção que as mesmas serão publicadas sempre que as limitações de espaço o permitirem. Serão também bem vindas sugestões sobre os assuntos que gostariam de ver tratados nesta coluna.



PARTICIPE ASSINE

# Linguagens no MSX

#### ANTÔNIO F. S. SHALDERS

#### LINGUAGENS PARA O MSX

Ås vezes sou indagado sobre quais linguagens existem para o MSX, e quais os prós e contras de cada uma. Embora não pareça, a pergunta não é fácil de ser respondida, pois, além da infinidade de linguagens que o MSX é capaz de rodar, isso é muito impressoal.

Tentarei, pois, transmitir-lhes algo sobre o assunto, que é por demais fascinante.

#### COMO CONSEGUIR OS COMPILADORES:

Neste aspecto, os possuidores da interface de disco da SHARP HB-3600 levam uma enorme vantagem, pois tém acesso ao vastíssumo universo do sistema operacional CPPM, sem dúvida alguma o sistema operacional mais difundido do Planeta. Existem milhares de programas escritos para este sistema, entre eles alguns dos melhores compiladores!

Outro aspecto importante é que o utilitário DSKCNV.COM, que o acompanha, permite o acesso às bibliotecas do CP-500, S-600, S-700, Itautec I 7000 e outros.

Com um pouco mais de trabalho, podemos fazer conversões do EBC-4020 para o MSX, bastando converter em duas etapas: primeiro de EBC para 1-7000 e, depois, para MSX. Para quem não conhece, o EBC-4020 é um dos micros do tipo CP/M mais rápidos e versteis que existem. Pena que estão caindo em desuso. Para os não possuidores da HB-3600.

ou smilares, a situação é menos favorável, mas, mesmo assim, há um bom número de compiladores para o MSX-DOS.

Já para os que possuem apenas a unidade cassete restam poucas alternativas, mas uma delas é fantástica: o compilador Pascal HISOFT.

Este compilador é um dos mais rápidos desta linguagem existente para Z-80. Os usuários do ZX-ESPECTRUM que o digam! A seguir, dou uma lista dos compiladores mais facilmente encontráveis, assim como a configuração necessária para utilizá-los.

MSX-DOS: TURBO PASCAL 3.00 muLISP 80/83 AZTEC C NEVADA FORTRAN 3.0

BDS C LOGO

MICRO-PROLOG

CP/M. IDEM MAIS:

muSIMP/muMATH 80/83 MICROSOFT FORTRAN MICROSOFT COBOL MICROSOFT BASIC

BASCOM MVF-FORTH

CASSETE: HISOFT PASCAL COMP-32 (BASIC) LOGO (VERSÃO EM BASIC)

O que proponho é abordarmos um problema específico através de várias linguagens diferentes, a fim de que o leitor possa escolher a mais versátil para solucionar tal problema, a que mais he convier ou, simplesmente, a que ele mais simpatizar.

O teste será feito no clássico fatorial. Embora isso já esteja muto batido, é um problema fácil de ser entendido por leigos em matemática e envolve um grande número de operações aritméticas.

Obviamente, este teste serve para testarmos se uma linguagem é adequada ou não para cálculos.

O fatorial de um número é dado pela série numérica F = N \* (N-1) \* (N-2) \* ... \* I, onde F é o fatorial do número e N o número em questão, que deve ser obrigatoriamente positivo e inteiro.

O fatorial de 6, por exemplo é igual a 720, pois 6 \* 5 \* 4 \* 3 \* 2 \* 1 = 720.

São dadas, a seguir, algumas listagens do programa de fatorial em BASIC, FORTRAN, C, APL, LISP, Pascal, Algol, Forth e Logo.

As mass rápidas são o C e o Forth, pois estas são de médio nível. A de alto nível mais rápida é o FORTRAN. Note que o expoente no Nevada FORTRAN 30 é de 3 dígitos!. Já LISP trabalha por um processo diferente, o que lhe confere precisão infinita, dependendo apenas da memória do micro! No caso do musimp/muMath, que é uma linguagem para cálculos pesados, você pode podir tranquilamente o fatorial de 10000, que ele responderá com TODOS os algarismos!

muLISP, muSIMP/muMATH e Logo são muito semelhantes no geral. Logo pode ser considerado uma variação do LISP. Jã o muSIMP/muMATH é um LISP superimplementado para cálculos de qualquer tipo e precisão, além de trabalhar com matemática simbólica!

C, FORTH, Pascal, Algol e Basic são de uso mais geral.

Forth, apesar de ser uma linguagem bem estranha (se comparada com as tradicionais) pode ser usada em praticamento todos os ramos. Com C e Algol até sistemas operacionais podem ser escritos!

O Pascal, o Algol e o Forth são linguagens estruturdas e proceduráis. O Pascal de fiscil aprendizado e de desempenho muito bom, mas o raciocínio usado na elaboração de programas é bem diferente do BASIC, pois obriga o programador a estruturar todo o programa antes de digitá-lo, o que não acontece com o BASIC. Embora o BASIC seia uma linguagem

lenta, por sua complexidade e pelo fato de ser interpretado em 90% dos casos, possui um dos sets de instruções e comandos mais completos que existem. Alaís, o MSX-BASIC é uma das versões BASIC mais poderosas extáentes e é, sem divida, a melhor para máquinas de 8 bits. Se voce deseja saber qual é o suPERBASIC que existe, este é o SUPERBASIC do Sinchair QL, uma máquina que usa o processador MC 68008 (as versões novas estão vindo com 68020 de 32 bits). Bate BASIC possui comandos como WINDOW, REPEAT e WHILE, É uma mistura de BASIC, Pascal e Prolog, pois possui comandos das três linguageras.

O BASIC é uma linguagem muito útil para testarmos algoritmos antes de fazermos um programa diretamente em

Forth, por exemplo.

Para inteligência artificial, as melhores são prolog e o LISP, mas nada impede que se façam programas mais simples de IA em BASIC ou Pascal, por exemplo. O problema é que um programa enorme em Pascal pode ser substituído por um programa ministrolo em Prolog.

Por incrível que pareça, o BASIC e o Pascal são boas linguagens para bancos de dados e manipulações de strings, o que é meio complicado de ser feito em Forth.

A escolha de uma linguagem adequada para a solução de um determinado problema não é algo fácil de ser feito, pois, como já disse, os fatores são muitos.

blema nao è aigo facii de ser feito, pois, como ja disse, os fatores são muitos. Examine os programas que constam neste artigo e, se possível, experimente-

FORTH:

FND

)

FND

+ 1 T

PRINT T

```
PASCAL .
PROGRAM FATORIAL:
UAR N.A: INTEGER:
      B:REAL:
REGIN
 A:=N:
 B:=1:
 WHTLE A>1 DO
  REGIN
   B:=B*A:
   A . = A-1:
  END:
 WRITELN(B);
END.
BASIC:
10 INPUT N
20 B=1
30 FOR A=2 TO N
40 B=B*A
50 NEXT A
60 PRINT B
```

```
f:
finclude <stdio.h>
long I,J,K
main()
fprintf("Entre com o numero ");
scanf("%ld",&I);
k=1;
for (J-1;J<I;J++,K*=J);
printf("Fatorial= %ld",K);
}</pre>
```

```
ACCEPT N
B=1
D0 10 A=2,N
B=B*A
TYPE B
```

```
: FATORIAL 1 + 1 SWAP 1 DO I * LOOP.

ALGOL:

BEGIN
REAL B;
INTEGER A,N;
B:-1;
FOR A:- 2 STEP1 UNTIL N DO B:-B*A;
WRITK(B)
```

```
APL:

0: FATORIAL
1: BEGIN : 'NUMERO';
2: N → .q
3: F → !N
4: F ←
5: BEGIN
```

FORTRAN:

## MATEMAGICA

#### LL FONSECA

Vamos, hoie, apresentar uma versão do programa LIFÉ em duas dimensões com uma resolução que raramente é implementada em micros e que será de 256x192 pixels.

Este jogo/passatempo foi criado por John Conway e é um passatempo fascinante, principalmente na resolução aqui apresentada.

Este jogo é um autômato finito constituído por uma malha bidimensional de células que podem existir em dois estados: "vivas" ou "mortas". Uma célula morta tem a cor do fundo e uma viva tem uma cor contrastante. De uma geração para a outra as células vão nascendo e morrendo de acordo com as regras definidas abaixo.

Cada célula tem oito vizinhos que são orto pixels que a cercam e o seu estado na próxima geração é determinado pelo seu

estado atual e pelo estado dos seus vizinhos. As células que estão nas bordas da tela têm como vizinhas as células da borda oposta, pelo que a tela forma uma superfície toroidal, isto é, uma suprefície em forma de "rosquinha".

Se a célula está viva e tem dois ou três vizinhos vivos, ela sobrevive na próxima geração.

Se a célula tiver mais de três ou menos de dois vizinhos, ela morre devido à superpopulação e ao isolamento, respectivamente.

Se a célula estiver morta e tiver exatamente três vizinhos vivos, ela estará viva na próxima geração.

Estas regras, embora aparentemente simples, dão origem a padrões extremamente complexos e praticamente imprevísiveis.

668 DATA 89,2E,00,00,20.E3,C7,70

678 DATA FE, FF, 20, 02, 3E, 0F, FE, C0

688 DATA 20.02, 3E, 00, 6F, 26, 00, 29

698 DATA 6F.26.00.29.29.29.29.29

700 DAIA 7A, CB, 3F, CB, 3F, CB, 3F, 65

718 DATA &F. 30.01.24.7A.E6.07.11

728 DATA 87, 92, 83, 5F, 1A, 11, 8F, 92

O programa deste mês foi feito parte em BASIC, parte em assembler, pois, devido ao número de células e ao número de testes disso decorrente, seria extremamente lento se fosse apenas em A parte em BASIC serve para a ini-

cialização e para as funções de arquivo e nos apresenta quatro opcões:1-DIS-TRIBUICÃO ALEATÓRIA: 2-DE-SENHAR A TELA: 3-SALVAR A TELA; 4 - CARREGAR A TELA

As diversas opções são, autoexplicativas, e são acessadas digitando o seu mimero. Para voltar ao menu inicial basta digitar CTRL/STOP.

Na opção 2 o cursor é movido com as setas e os pontos plotados com a harra de espaço, sendo que a tecla RETURN inicia a operação do autômato.

30 J.L.FONSECA 48 WEYOFF CIS: | OCATE 8.11: PRINT"| ) FE REMAN THREAT AND 58 FOR 1-8H9868 TO SHP28FI READ AS:A=VAL ("AH"+AS) | POKE T.AL MEXT I 48 DN STOP BOSES SO: STOP ON 78 SOSUB 5281 GOTO (88 80 TF A\$="2" THEN DEFUSR-8H9013: A=USR(0 70 SCREEN OF RETURN 100 100 CLS! LOCATE 13.11 PRINT" --- LIFE --- ". (c) 0Y J.L. FONSECA",,,,,,, CSB PRINT" 1-TELA ALEATORIA". 2-DESEMBA TELA"..." 3-SALV 4-CARREGA UNA TELA" A A TELA",,," 5-RODA PROGRAMA"..." 4-FIM",,,,,, 120 AS-INKEYS: TF AS("1" OR AS)"6" THEN 130 OF=VAL(A\$): OH OF GOSU8 150.170.450. 478.498.518 148 SCREENS: DOTORS 150 ELS: LOCATE 10,10: INPUT "SUANTOS PO NTOS ";A 168 SCREEN 21 FOR I=1, TO A: PSET (RMO(TI ME) 4255.RMO (Y1ME) 4191) + MEXT1: OEFUSR=8H 98(3: A=USR(8): QEFUSR=SH9888: A=USR(8): OEFUSR=8H918C1 G0T0 500 178 X=1281 Y=96 ISCREEN 21 COLOR 15.11 C LS: SPRITES(0)=S05: SPRITES(1)=S(5 180 PUTSPRITEO, (X-3, Y-4), 15, 0: PUTSPRITE 1. (X-3.Y-4).1.1 198 I=STTCX(0): ON 1 GOSUB 250,270,300,3 20,350,370,400,420 200 T=STRIG(0): 1F 1()0 THEN DOSHE 220 218 5010 198 220 TF POINT(X,Y)=1 THEN PSET(X,Y),15 EL SE ESETIVE Y1. 4 238 FOR I=1 TO 581 NEXT T 240 RETURN 258 Y=Y-1: IF YCB YHEN Y=8 260 RETURN 270 Y=Y-1: IF Y(0 THEN Y=0 280 X=X+1: IF X1255 THEM X=255 298 RETURN 300 X=X+1: IF X>255 THEM X=255 310 RETURN

730 DATA 17.07.00.58.05.72.00.08 320 Y=Y+1: IF Y0191 THEN Y=191 330 X=X+11 IF X)255 THEN X\*255 740 DATA 15,26,03,92,C0.00,90,47 750 DATA A6.28.01.0C.11.20.00.19 340 RETURN 350 Y=Y+1; IF Y0191 THEN Y=191 760 OATA 78.86.20.01.00.19.78.86 248 SCTUBAL DATA 28,01,00,E0,58,05,92,2A 378 7=T+1: IF Y3191 THEN Y=191 798 DA'A 63,92,00,86,98,47,84,28 380 X=X-1: IF X(0 THEN X=0 798 DA)A 8(.8C.11.48.88.17.78.A6 800 DATA 28.01.0C.E0.58.05.92.14 398 RETURN 400 X=X-1: IF XCO THEN X+0 R18 0A) A 2A, #3, 92, CD, 8#, 9#, 47, A6 920 OATR 28.01.0C.11.20.00.19.70 ALE DEVICES 428 Y=Y-11 IF YCB THEN Y=8 838 DA)A A6,28,81,80,17,78,A6,28 430 X=X-1: TF X(0 THEN X=0 440 REDURN 450 CLS:LOCATE 10.10: PRINT"NOHE OD AROU 140 7": LOCATE 18,12: LIMEINPUT AS 448 BSAVE AS, \$H928F, BNAA8F; GOTO BE 470 CLB:LOCATE 10.10: FRINT NOHE DO AROU IVO "": LOCALE 10,12: LINEINPUT AS 488 8LOAD AS: GOTO 88 010 ANA SCREEN 2: OFFIISE-ARTRAG: A-USECO1: D EFUSR-899030: A=USR(0): DEFUSR=8H919C See A-USPIENT DOTO SEE 9.48 528 S85=CHR5(16)+CHR5(16)+CHR5(16)+CHR5( 2381+0H85(161+0H85(161+0H85(161+0H85(814 \$15+CHR5(40)+CHR5(40)+CHR5(234)+CHR5(0) +CHR\$ (2391+CHR\$ (481+EHR\$ (481+EHR\$ (8)) 530 RETURN 10.00 548 DATA 21,00.20.3E,F1,0E,18.06 558 DATA 88.CD.CD.87.23.18.FA.80 560 DATA 28.F5,C7.21.00.00.11.08 570 DATA 88.00.21.05.92.05.00.06 508 00TA 28 F5 CD D7 87 D9 77 88 598 DATA UO.23.70.85.6F.10.F3.E1 600 DATA 20,15,20,05,24,2E,00,16 618 DATA 88.80.28.E3.C9.2(.88.88 DATA 11.88.88.00.21.0F.92.8E 638 DATA C0.06,20,E5,00.7E,00.CO 648 DATA CO. 07. DO. 23. 78. 85. 6F. 18 658 DATA F3.E1,2C,15,20.85,24,14

DATA 0(.00.07.60.58.05.92.15 850 DATA 10.ED.67.70.A6.28.01.0C B60 CATA E0.50.05.92.10.00.67.90 DATA A6.28.81.80.ED.50.85.92 880 DATA 14,10,CD,67,70,A6,28,01 DATA 9C.ED.58.85.72.15.CD.67 900 DATA 70.A6.28.01.0C.E0.58.05 DATA 92.14.CD.67.98.86.28.81 928 DATA 8C.ED.58.85.92.10.15.00 DATA 67.98.86.28.81.8C.ED.58 DATA 05.72.10.00.67.90.46.28 958 DAYA 81.80.FD.58.85.92.14.10 960 DATA CO.67,90,86,28.86,80,07 978 DATA ED.50.85.92.00.67.90.11 980 DATA 80.18,19,06,77,09,06,00 998 DATA CS.CD.F3.98.79.FE.83.CC 1889 DATA 58,91,FE,02,20,00,ED,50 DATA 85,92,E0,67,98,86,E4,58 1828 DATA 91,3A,86,92,3C,32,86,92 1838 DATA C1.10.00.07.11.88.88.ED 0ATA 53,03,92,E0,53,05,92,11 1858 DATA 0F, AA, 8E, 18, 3E, 68, 86, 68 1060 DATA 12,13.10,FC,00,20,F7,CD 1070 DATA 66,71,3A,65,72,30,32,65 DATA 72.05.0E.06.00.05.ED.9A 1898 DATA 98.79, FE, 83, CC, 58, 91, FE 1100 DATA 02.20.00.ED.50.05.92.ED 1110 DA)A 67,90,A6,C4,58,91,3A,06 DATA 92.30.32.06.92.01.10.00 1130 DATA 2A, 03, 92, 11, 20, 00, 19, 22 1140 DATA 03.72.3A.05.72.3C.32.05 1150 DATA 92.00.20.C7.3E.0F.32.05 1169 DATA 92. CD. 66. 91. 11. 05. 92. 21 1170 DATA OF. 44.01.00.18.ED.P0.CD 1188 DATA 30, 90, 09, 00, 00, 00, 00, 88 1190 DATA 48,20,18,88,04,02,01.00

## Cartas

Lendo o artigo entitulado "Slots e expansões", de autoria do Sr. André L. de Freitas, despertou-me a curiosidade de escrever e parabenizá-los por esta edição maravilhosa e por este artigo, no qual eu desejo aprofundar-me com a ajuda do colaborador.

Gostaria que o André me ajudasse a resolver um velho problema meu, e acredito que de muita gente.

Há algum tempo adquiiri um software muito bom chamado "Graphos III". Ao carregá-lo, editei uma tela muito bonita, a qual pretendia incluí-la em um programa meu em Basic, terminando de editá-la pelo "Graphos III".

Tratei de salvá-la em uma outra fita cassete virgem, sendo que no menu "Arquivo Tela" há opções para salvar com as

seguintes opções:

- Display

- Lay Out

- Compac

Ao arquivá-la nos três modos acima, não consegui chamar a tela de volta por um programa em Basic, ou melhor, não consegui criar uma rotina em Basic que pudesse aplicar esta tela em um dos meus programas.

Por isso, gostaria que me ajudasse a resolver este problema, o qual já me tirou algumas horas de sono.

A tela só é recuperada pelo próprio "Graphos III",

dr", verifiquei que todas as telas alvadas possuem como endereço inicial &h9200. Verifiquei, também, que o endereço inicial do "Graphos III" é &h8400 e termina no endereço &hC500, tendo como endereço de entrada &h922e.

Portanto, pelo seu artigo, estas telas devem estar armazenadas em outra página da memória. Não é isso?

Só que sou "marinheiro de primeira viagem" e não estou entendendo mais nada. Me ajude. Aguardo qualquer resposta,

Meu Micro é um Expert 1.1 e utilizo somente data corder.

José Laudomiro G. Moura End.: Q-G C-5 Bairro Parque Piauf Teresina – PI Cep: 64000 Gostaria de uma unformação sobre as eleas editadas no programa GRAPHOS III. Quando a tela é arquivada no disquete, é selecionado um nome e este nome ganha, automaticamente, uma extenção SCR. No meu caso, a título de exemplo, digamos que eu tenha uma tela com o nome no arquivo de < TELASCR >>. Normalmente, quando quero visualizar esta tela, digito o seguinte programa:

10 SCREEN 2 20 BLOAD"TELA.SCR",R 30 GOTO 30

Obviamente, a linha 30 é para congelar a tela no vídeo. Bem, até af, tudo certo, mas o que eu quero saber é como acessar ou chamar esta mesma tela, sabendo que ela está na memória do miero? Ou se cu digitar BLOAD'TELA.SCR" sem o, (R) c, logo após, RETURN, aparece o OK. Como acessar sem acionar o drive, ou seja, somente através de comando?

Esperando que possa ceder-me esta "dica", fico aguardando a resposta.

Antônio Carlos Tavares de Almeida Rua Candida Tavares Silveira, 131/102 Nilópolis – RJ 26510 Este mês responderei a duas eartas enviadas pelos leitores José Moura, de Terezina, Piaul e Antômo Carlos Almeida, de Nilópolis, Rio de Janeiro, onde pediam a solução para o carregamento de telas editadas pelo programa GRAPHOS III.

A dúvida do leitor José Moura era a seguinte: Como carregar pelo BASIC, as teclas editadas, salvas em fita cassete?

Antes de carregar a tela, certifique-se de estar na SCREEN 2. Caso contrário, a tela será carregada, mas na hora de ser tranportada para a memória de vídeo (isto é feito automaticamente pelo bloco salvo na fita, no modo DISPLAY) causará uma grande confusão ao processador de vídeo, não aparecendo nada do esperado na tela.

Um exemplo dos programas para você testar o carregamento é o seguinte:

IÓ SCREEN 2 20 BLOAD "CAS:",R

30 GOTO 30

Isto carregará a tela, sendo que a linha 30 é uma "armadilha" para o micro não voltar a SCREEN 0.

O Icitor gostaria de saber, também, se a tela estaria em outro SLOT do nucro. Isto não acontece, a tela é carregada dentro da área do BASIC. Na própria RAM no SLOT usado nelo BASIC.

Já o Jestor Antônio Carlos Almeida gostaria de saber como carregar a tela da fita sem a mesma ser incunizada automa-teamente. Isto é possível, mas devido ao fato dela ser carregada dentro da área do BASIC, se o programa carregador em BASIC for muito granch, haverá un conflito entre os dois. Se o programa que usará a tela for em assembly, tome cuidado para não usar os mesmos endereços para ele e a tela par

Para carregar use o BLOD, sem a opção "R", e, para gerar a tela a qualquer momento, use DEFUSR=&H9200 e X=USR(0).

Lembre-se de estar na SCREEN 2. os endereços de uma tela salva no GRAPHOS III no modo DISPLAY são:

Inicio: &h9200 Final: &HC280

Entrada: &H9200

Espero que as dúvidas estejam satisfeitas.

André L. F. de Freitas

anciosamente.

# Comandos do MSX-DOS

ANDRÉ L. F. DE FREITAS

Com o aparecimento do Disk Driver para a lunha MSX no Brasil, veno com o nesmo o sistema controlador deste periférico, o charudo DOS (Disk Operation System), sendo o MSX DOS um software controlador desenvolvido pela empresa americana Microsoft e rapidamente adaptado por outras empresas que comercializavam drives para a linha MSX.

Alifis, eu gostaria de saber se alguma empresa nacional possul o directi de venda deste software, dado pela Microsoft, com controtto e etc., ou sonente usam o artificio de registrar e comercializar no Brasil produtos a muito eusto desenvolvidos no exterior, tormando-se piratas de baixíssimo nível, dizendo muitas vezes que o DOS comercializado por elas é de sus própina autoria.

Álém de tudo isso, anda existem empresas, como a Microsol, que conseguiram uma façanha inédita no desenvolvimento de sistemas operacionais. O DOS da Microsol possu um arquivo único de sistema, o SOLXDOS SIS, que contém, simultaneamente, todas as rotinas do DOS e o interpretador de comandos e, além disso, comandos em português, tornando-se a primeira empresa a comerciafizar um DOS Bilingue (essa é terrível.).

Se você quiser desenvolver o seu próprio interpretador de conandos, que é uma das opções que se tem se o sistena possair o arquivo COMMAND.COM independente, não poderá fazê-lo usando o sastema da Microsol. Seria isso uma forma de evitar pirataria de programas ou reprimir o usuário capaz de desenvolver algo melhor?

Mas, esquecendo as confusões surgidas desde que começou o desenvolvimento de software nacional, vamos ao que interessa a respetto do DOS.

O sistema operacional MSX DOS for desenvolvido para gerenciar todas as operações de disco realizadas pelo MSX. Um não pode existir sem o outro, a menos que o leitor seja um excelente programador para criar seu próprio software de operação de disco, que, na verdade, também seria um DOS.

O MSX DOS é um sistema operacional baseado no CP/M versão 2.2, apesar de se parecer muito com o MS DOS, da linha IBM PC. Possui comandos do MS DOS, mas, no que diz respeito às rotinas internas em assembly, as chamadas das mesmas, valores passados e recebidos por registradores, assemelha-se ao CP/M. O tratamento destas rotinas ficará a cargo de outra parte desta série de artigos.

Concearemos então, com a deserição dos sistema. Quando ligamos nosso MSX com um disk drive conectado, percebenos a inicialização normal do micro e, lo-go após, surge uma mensagem do fabricante da interface. Se não houver disco com sistema operacional no drive, o macro passa direto ao Disk BASIC, ou, então, solicita um diskette contendo sistema operacional (sito vai depender do fabricante de sua interface).

Supondo que há um disco com sistema no drive, o mesmo continuará a ser lido e logo surge uma mensagem no vídeo dizendo a versão do DOS, o criador do software, etc. A seguir, surgirá um sinai: A>, indicando que o drive corrente em uso 6 o drive A.

Este sinal "A>" é chamado PROMPT e significa que o DOS aguarda a digitação de um comando. Não traduzirei os termos usados neste artigo para não criar confusões.

O MSX DOS possui um grande número de comandos, os quais relacionarci abaixo, apresentando sua sintaxe e utilização, pois existem algumas formas que talvez não sejam do conhecimento de todos.

Antes de começar, porém, mostrarer algumas particularidades que não são comandos, mas devem ser obedecidas.

#### PARTICULARIDADES DO DOS

- Os drives são designados por letras (A-F) não havendo diferenciação entre maiúsculas ou minúsculas, sendo permitidos somente aqueles presentes ao sistema. O primeiro será o A, o segundo o B e assim por diante.
- Para a mudança do drive em uso, basta digitar a letra correspondente seguida pelo caracter "dois pontos" e teclar [RETURN] ao final. Como exemplo, para passar a usar o drive B, se existir, basta teclar: B: [RETURN]
- Os nomes de arquivos possuem um máximo de 11 caracteres separados em 2 grupos por um "ponto", sendo o primeiro grupo de até 8 caracteres, significando o

nome do arquivo, e o segundo grupo opcional, contendo no máximo 3 earacteres, chamado de extensão do arquivo, servindo para identificar o tipo de arquivo usado, Ex.: NOMEARQLEXT

- No nome do arquivo podem ser utilizados quaisquer caracteres de A até Z, dígitos de 0 a 9, e alguns símbolos do teclado do miero, devendo começar com una letra, não sendo permitido o caracter "espaço", havendo uma mensagem de erro quando o caracter não for válido. Também aqui não há diferenciação entre maiseulas ou mindesculas, sendo que o micro converte tudo automaticamente para mandésculas.
- Os nomes podem ser os nomes de comandos internos do DOS. A lista de comandos internos é a seguinte:

| BASIC | VERIFY |
|-------|--------|
| DIR   | DATE   |
| PAUSE | FORMAT |
| TYPE  | RENAME |
| COPY  | DEL    |
| ERASE | MODE   |
| REM   | TIME   |

 Também não podem ser usados como nomes de arquivos os nomes utilizados para designar dispositivos do micro.
 AUX – significa dispositivo auxiliar

(interface externa como impressora, drive, etc.)

CON - significa console (teclado ou

CON – significa console (lectado ou vídeo) NUL – dispositivo nulo. Dispositivo

sem efeito no micro.

PRN - impressora.

Estas palavrras são tratadas como arquivos especiais para redirecionamento de saídas ou entradas.

Saídas ou entradas.
 Caracteres especiais: \* (assterisco) e

? (ponto de interrrogação).

O primeiro é usado para generalizar um grupo de caracteres quaisquer nos nonês de arquivo. Por exemplo:

Nome\*.\* pode referenciar qualquer arquivo começando com MOME, possuindo no máximo mais 4 caracteres e qualquer extensão.

NOMEARQ.\* pode referenciar qualquer arquivo de nome MOMEARQ possuindo qualquer extensão.

O caracter ? é usado da mesma forma que o primeiro, sendo que só substitui I caracter do nome do arquivo. Ex:

NOMEARO?, ??T referencia arquivos com quaisquer caracteres nos lugares onde se encontram interrogações.

Procure sempre usar nomes para seus arouvos que indiquem exatamente o que representam. Por exemplo, GRAFICOS.BAS seria um bom nome para um programa em BASIC que gerassc eráficos. As extensões mais usadas comercialmente seriam as seguintes:

BAS - programas em BASIC BIN - programas em linguagem de máquina (acesso via BASIC)

FOR - programas em FORTRAN

ASM - assembly

PAS - pascal C - linguagem C

LIB - arquivos de biblioteca de certas linguagens

DOC - textos em modo documento TXT - textos

COM - programas diretamente executáveis

Procure usar extensões que não passem informações sobre o arquivo.

#### COMANDO DO DOS

Os comandos do DOS são formados, geralmente, por uma palavra, o comando propriamente dito seguido de uma ou mais palavras, chamadas de parâmetros, com um [RETURN] teclado ao final. Para serem interrompidos, basta pressionar, sinultaneamente, as teclas [CONTROL] e [C]. Isto causará o encerramento imediato, se possível, do comando que está sendo executado. Outras teclas desempenham funções especiais no DOS, mas isso ficará para a segunda parte do artigo, no próximo número.

Utilizarei a seguinte convenção para a descrição abaixo:

Toda vez que uma palavra estiver entre os sinais <e>, a mesma é opcional

Quando aparecer X: ou Y: isto significará qualquer drive existente no sistema. Use espaços somente para separar

#### COMANDOS

parâmetros uns dos outros.

BASIC

Permite a entrada no DISK BASIC MSX

Sintaxe

BASIC CXS NOMEARO.BAS > Caso seja fornecido o nome do arquivo, o

mesmo será executado automaticamente na entrada do BASIC Para voltar ao sistema operacional, basta

digitar CALL SYSTEM, dentro do BA-

COPY:

Faz cópias de arquivos entre discos. Permite juntar arquivos em um só enquanto conia.

Sintaxe:

<X:><AROUIVOLEX-T><X:><AROUIVO2.EXT>

Exemplo:

A:COMMANO.COM B:CO-COPY MANDOS COM

Copia o arquivo COMMAND.COM do drive A para o B com o novo nome COMANDÔS.COM COPY TESTE BAS B

Copia o arquivo TESTE.BAS no drive em uso para o drive B com o mesmo nome.

OBST

São válidos os caracteres especiais \* e ? COPY TESTE.\* B.

copiará todos os arquivos TESTE com qualquer extensão para o drive B.

OBS2:Se for usado um nome de dispositivo no lugar do segundo nome de arquivo, a saída scrá por aquele dispositivo. COPY TESTE BAS PRN

listará o arquivo na impressora COPY TESTE BAS CON listará o arquivo no vídeo.

OBS3: Para concatenar (juntar) arquivos durante a cópia, basta referenciá-los como se fossem somados no nome do primeiro arquivo.

COPY A.DOC+B.DOC+C.DOC FINAL.DOC

copiará os arquivos A.OOC, B.DOC e

C.DOC um após o outro para dentro do arquivo FINAL.OOC

OATE

Mostra e permite alterar a data do sis-

Sintaxe:

DATE < OD/MM/AA>

Exemplo: DATE 03/06/88

Altera a data para 03/06/88.

Mostra a data atual e pede uma nova data. Se for teclado [RETURN] so-

mente, a data é alterada. DEL (ou ERASE)

Permite apagar do disco arquivos que não utilizaremos mais. O comando ERASE é idêntico.

DEL < X:>NOMEARO.EXT ERASE < X:>NOMEARQ.EXT

apaga o arquivo especificado do diseo contido no drive especificado. Não fornecido o drive, o mesmo é assumido como o corrente em uso.

OBS: São válidos os caracteres \* e ? OFI \*\*

apagará TODOS os arquivos no disco. O sistema perguntará se realmente você quer fazer isso, pois depois de anagados os arquivos não são mais recuperáveis a não ser por alguns programas "milagrosos".

DEL \*.BAS

apagará somente os arquivos com extensão BAS no disco. A pergunta para confirmar a deleção não é mais feita, portanto, cuidado.

Permite observarmos os arquivos existentes no disco. O comando mostrará nomes, extensões, data em que o arquivo foi criado, hora (em alguns sistemas), tamanho em bytes, e, ao final, o número de arquivos e o espaço livre no disco.

<X.><NOMEARO.EXT> DIR

</W></P>

Exemplo:

Mostrará todos os arquivos do disco. DIR \*.COM

Mostrará todos os arquivos do disco com extensão COM

Apresentará somente os nomes dos arquivos em duas colunas no video.

DIR/P

Se a listagem dos arquivos ultrapassar o tamanho da tela, esta opção fará uma pausa aguardando uma tecla para continuar sempre que a tela for preenchi-

FORMAT

Permite formatar, ou seja, preparar um disco virgem para receber informações.

Sintaxe: FORMAT

OBST: A seguir virão perguntas sobre o tipo e capacidade do disk driver que você possui, devendo ser cuidadosamente respondido.

OBS2: Cuidado para não formatar discos que contenham programas, pois todo o conteúdo dos mesmos estará perdido para sempre.

MODE

Seleciona modo de tela e colunas no vídeo.

Sintaxe: MODE < largura >

Exemplo: MOOF 40 OBS: Caso < largura > seja maior do que 32. o modo do vídeo será equivalente ao modo 0 do BASIC.

Caso seia menor, o modo do vídeo será equivalente ao modo 1. < largura > deve ser um número entre 1 e

TIME

Permite atualizar a hora do sistema. Só produz efeito se o seu micro possuii um relógio interno. Sintaxe:

TIME < HH: MM.SS > Exemplo:

TIME 13:30:00

Atualiza a hora para 13:30 (os segundos podem ser omitidos, sendo então zerados automaticamente).

Mostra a hora corrente e pede nova hora, Idem ao comando DATE,

Mostra o conteúdo de um arquivo tex-

Sintaxe

TYPE NOMEARQ.EXT

Exemplo:

TYPÉ ARTIGO.CPU

Mostra o conteúdo artigo ARTIGO.CPU no vídeo.

VERIFY

Permite selecionar modo de verificação automática em um arquivo que acabou de ser escrito no disco para testar a ocorrência de erros. Sintaxe

VERIFY < ON/OFF> VERIFY ON liga o modo de verificação.

VERIFY OFF desliga.

OBS: Com este comando arionado, a escrita em disco se tornará mais lenta, porém mais confiável, acusando erro sempre que houver.

Os comandos PAUSE e REM serão tratados na segunda parte deste artigo, no próximo número da revista, pois requerem um conhecimento de arquivos do tipo BATCH, dos quais irei tratar com mais detalhes. Veremos, também, controles especiais do DOS, como teclas com funções importantes e mais algumas curiosidades, antes de começarmos a tratar das funções do DOS a nível de linguagem de máquina.

Esta primeira parte de nossa aventura pelo sistema operacional pode ser elementar para usuários experientes, mas não poderia faltar, pois nosso objetivo é descrever o DOS em todos os sentidos, dedicando o conhecimento a todos os usuários, quer sejam "pequenas crianças conhecendo o mundo da informática" quer seiam "feras da programação".

MSX DOS e MS DOS são marcas registradas de Microsoft Corp.

CP/M é marca registrada da Digital Research

IBM PC é marca registrada da IBM Corp.

## **Nemesis**

O jogo NEMESIS, da Konami, é, sem dúvida alguma, um dos melhores jogos espaciais existentes para o MSX I.O. rodando somente em disco de face dupla ou em cartucho

Para ajudá-lo a desvendar este maravilhoso jogo, damos, abaixo, algumas dicas extraídas do manual que acompanha o cartucho.

#### 0.1060

O planeta Nemesis é um mundo pacífico semelhante à Terra, mas, no momento, está sendo atacado pelos seus inimigos de sempre, os Bacterions. O povo de Nemesis está ameaçado de ser completamente destruído pelo povo de Barterion.

Seu objetivo, portanto, é ajudar o povo de Nemesis a enfrentar esta terrível ameaça. Para tal, uma nave foi desenvolvida, a Warp Rattler. Conquistando a super-fortaleza dos Bacterion, a Xacrous, você terá salvo o povo de Nemesis.

#### COMO JOGAR

O jogo pode ser jogado por um ou dois jogadores. No caso de dois jogadores, cada um joga alternadamente.

Os movimentos da nave podem ser controlados pelo joystick ou utilizando-se as teclas de controle do cursor e a barra de espaços.

Os caças ininugos irão atacar continuamente sua nave. Você tem que eliminar o maior número possível de caças inimigos para poder passar para o estágio seguinte.

Sua nave é rápida mas o seu armamento não é suficiente para enfrentar com sucesso os ataques inimigos. Você tem que receber constantes aumentos de forca através das cápsulas de força do inimigo. Ao iniciar o jogo, você possui 3 Warp

Rattlers e, a cada 100.000 pontos conseguidos, você receberá outra nave, O nímero máximo de naves que poderão ser conseguidas é de 99. Uma nave será perdida sempre que for

atingida por fogo inimigo, tocar em naves inimigas ou em qualquer obstáculo do so-

Para parar momentaneamente o jogo, pressione F1, pressionando-a novamente para retornar. PONTUAÇÃO

Destruição de uma nave pequena inimiga: 100 pontos Destruição de uma média inimiga:

1.000 pontos Destruição da parte central de um

monstro: 10,000 pontos Destruição de inimigos diversos até: 5,000 pontos

#### AUMENTO DE FORCA

Cada vez que você pega uma cápsula de força do immigo, alguns indicadores de seleção de aumento de força, na parte inferior da tela, vão se iluminar. Quando desejar selecionar o campo iluminado, pressione as teclas "m" ou "n" no teclado, ou botão B do joystick. Se você apanhar uma cápsula de forca

azul, todos os inimigos presentes na tela serão destruídos imediatamente,

#### AJUDA ADICIONAL

Como em todos os jogos da Konami, o Nemesis também possui alguns macetes que poderão aiudá-lo a conquistar o seu objetivo mais facilmente. Para ter acesso às senhas, pare o jogo,

pressionando a tecla FI. Digite:

hyper + RETURN

Para voltar a jogar, pressione novamente F1. Além do Hyper, temos, ainda, FIM,

LASER, MISSILE, SHIELD, OPTION, DOUBLE e LUCIENE. O nome da senha pode variar de acor-

do com a versão do jogo que você possui, pois algumas softhouses efetuaram alterações. Caso o seu jogo não aceite estas senhas, utilize um Zapper para verificar os nomes que foram atribuídos às senhas. Elas poderão ser encontradas no pri-

meiro bloco do jogo, sem contar a capa de apresentação da softhouse, geralmente o bloco de nome NEME1, nos setores 35 e

## The castle

#### MSX INFORMÁTICA

The Castle é um dos mais emocionantes jogos de labirinto para o MSX.

Sua estória se passa num castelo medieval, onde você deve ajudar o príncipe Rafael a salvar sua amada, a princesa Margarida, que foi raptada e está, aprisionada na torre do castelo do cruel Mephisto. Para tanto, guiará o valente príncipe através das cem salas do castelo até a torre.

Com um visual agradável e um fundo musical que a acompanha a velocidade em que estiver jogando, é um jogo que desafia e estimula sua imaginação, o que fará você continuar jogando na tentativa de

Desde o seu lançamento, tem sido muito procurado pelos usuários do MSX, figurando sempre na lista dos melhores jogos. Tanto adultos como crianças não poupam esforços para alcançar o fun do

Por isso, achamos que valia a pena descrevê-lo detalhadamente, além de dar algumas dicas que ajudam a vencer.

#### 1 - Para jogar

Você pode utilizar joystick ou o teclado (setas cursoras e barra de espaço).

#### 2 - Seus inimigos

- Não deixe nenhum inimigo tocar em você; caso contrário, você morrerá.
  - Conheça, agora, os seus inimigos: - Os guardas do castelo: usam arma-
  - dura - Os escravos: vestem um colete

  - As bruxas: têm bengala e chapéu - O raposão: tem uma longa barba e
  - uma roupa vermelha
  - As bolas de fogo
  - As aranhas (quando uma se transformar num pequeno triângulo, passe por cima dela. Não esqueça de teclar espaço ou o botão de tiro).

Você poderá matá-los jogando objetos (tijolos, jarros, cofres e bolos) em cima deles ou, então, atropelando-os com tais

Eles também morrem esmagados em elevadores, já que não passam de uma sala para outra.

#### 3 - Figue atento

· Tente pegar o major número de chaves e com elas abrir o menor número de portas (você pode perder o jogo se cair numa sala e não tiver as chaves para sair

· Antes de deixar um objeto (ex. tijolo) ser esmigalhado pelo elevador, verifique se não vai precisar dele para pegar algum outro objeto ou mesmo sair da sala, pois, uma vez esmigalhados, não reaparccem mais. Caso você realmente precise dele e não tenha como pegá-lo, tecle F1 antes que o elevador destrua o objeto (você perderá uma vida, mas o objeto voltará a sua posição original).

· Enquanto o campo nugnético estiver em movimento, você poderá caminhar por cima dele. Quando ele pará, você pode atravessá-lo de um lado para o outro. Tome cuidado se, no momento em que estiver atravessando, o campo voltar a se movimentar, você morre.

· A cada 10000 pontos você ganha nma vida

#### 4 - Objetos úteis

O MAPA DO CASTELO: O mapa localiza-se na sala inicial. Ouando você pegá-lo, aparecerá no alto da tela um mapa que indicará a sala onde você está e marcará as salas que já foram percorridas. POÇÃO MÁGICA: Ao beber a poção

da garrafa verde, Rafael ganha mais uma vida.

CHAVES: amarela - 10 pontos; azul clara - 20 pontos; verde - 50 pontos; lilás - 100 pontos; azul real - 400 pontos.

FADA: Ao libertar a fada, você ganhará uma chave vermelha que serve para abrir a porta da sala onde a princesa é pri-

JÓ1AS: barras de ouro - 800 pontos; anel - 400 pontos; cruz - 200 pontos.

OXIGENIO, Use-o para atravessar as regiões alagadas (Cuidado! A duração do ar é por tempo limitado!).

RAIO COLORIDO: Ao passar por ele, você fica invisivel por algum tempo (nada nem ninguém poderá matar você).

CEREJAS: Se você ficar tentado a pegá-las, vá em frente, mas fique atento para não cair vários andares abaiixo

BARRAS DE FERRO QUE VOAM: Servem para transportar você de um lado para outro das salas; porém, tome cuidado para não ser atravessado por uma delas.

#### - Os segredos do teclado

CONTROL - Mantendo esta tecla pressionada você poderá jogar na velocidade rápida.

CONTROL+LGRA - Mantendo estas duas teclas pressionadas simultaneamente, você pode jogar na velocidade ultra-rápida. (É muito difícil jogar nesta velocidade, por isso procure usá-la para subir/descer os elevadores mais rápido).

#### TECLAS DE FUNÇÃO

FI - Ao teclar FI, você comete sufcidio e a sala volta ao estado original, ou seja, você perde as chaves e objetos que eventualmente tenha pego.

F2 - Termina o jogo.

F4 - Grava o 10go (em fita cassete) no estágio em que você estiver.

CONTROL + F3 - Ao pressionar estas duas teclas, aparecerá na tela a opção pra você chamar o jogo gravado em cassete através da F4.

#### 6 - As salas mais difficeis

As ilutrações mostram como vencer algumas das salas mais difícieis do jogo. Numere o mapa da esquerda para a direita e de baixo para cima de 1 até 10 para

poder localizar-se. As salas correspondentes às gravuras

são: sala 6,4 (coluna, linha); sala 8,5, sala 4.7. sala 2.10. As salas que exigem mais rapidez que

astúcia são: sala 10,6; sala 3,6. Se ainda assim você tiver dificuldade

para vencer todas as etapas do jogo, siga as instruções abaixo para ficar com 255

#### Vá para o BASIC.

O jogo The Castle (em disco) vem dividido em dos blocos. No meu caso, o nome destes blocos é: CASTLE1.BIN E CASTLE2.BIN. Verifique o nome dos blocos de seu 10go e digite o seguinte programa colocando os nomes correspondentes ao seu programa, é claro.

10 BLOAD"CASTLEI.BIN": POKE &HD000: &H9D53,240:DEFUSR = BLOAD USR(0). 'CASTLE2.BIN".R

Após ter digitado o programa, salve-o digitando: SAVE"CASTLINF.BAS"

De agora em diante, para jogar, basta digitar: RUN"CASTLINF.BAS

Caso você possua fita cassete, substitua o nome do programa por "CAS:"





SALA 2,10 A

SALA 4,7 A

SALA 6,4 A







SALA 2,10 B

SALA 4,7 B

SALA 6,4 B







SALA 2,10 C

SALA 4,7 C

SALA 6,4 C







SALA 2,10 E

SALA 4,7 D

SALA 6,4 D







SALA 8,5 A SALA 8,5 B

SALA 8,5 €

# Informap

PROF. FARID

No final dos anos 60 e início dos anos 70, os estudantes quase não tinham acesso aos computadores de médio ou grande porte. Aprendiam uma linguagem de programação e confeccionavam fluxogramas para exercitar o racfocinio lógico.

As dificulaídes eram enormes. Para aprender a programar era necessário ter o computador. Para poder programar era necessário saber operá-lo, o que exigia o conhecimento de técnicas específicas, criando desinteresse. E so aqueles com potencial e apúldio naturais para a nova área continuavam.

Com o surgimento dos microcomputadores, a fusão análise/programa/operação deu-se por completo. Porém, como antes, sem um método de exploração eficaz e produtivo.

INFORMAP é um programa de treinamento objetivo eficar, estando sendo aplicado no Rio de Janeuro no Instituto Educacional Stella Maris (1º grau), em caráter optativo, e sendo desenvolvido para aplicação no colégio Santo Agostinho, também no Rio de Janeiro, para o segundo grau, sendo o seu potencial evidenciado nos vários niveis de oducação, principalmente a partir da 4º série, atingindo, também, profissionas de todas as áreas, tais como médicas, advogados, professores, etc.

O Informap é baseado em módulos de programação por níveis de conhecimento, sendo que o principal é a habilidade com que são escritos os programas e o seu nível de abrangência, pois um programa de ensumo mal elaborado pode ser cansativo e irritante, enquanto que um programa preparado com conhecumentos psicológicos e pedagógicos poderá transmitir as informações rapidamente e assegurar um alto grau de aprovelatmento.

A principal diferença neste método de utilização do computador no ensión reside no fato que 6 o próprio aluno quem desenvolve e elabora os exercícios orientados pelos professores e suas respectivas disciplinas, ou seja, o computador é utilizado como um segmento da sala de aula convencional,

Através dos alunos e dos professores, un poderoso banco de dados, permanentemente atualizado, é criado, surgindo, assim, os "apontamentos" da nova era.

A técnica da programação e a linguagem são aprendidas dentro do seu único e indicútivel fim: um método de comunicação homem/máquina e nada mais. A utilização do computador na escola 6 o único meio dos pais, professores, alunos e a sociedade premanecerem igualitários, anulando a distinção dos níveis de conhecimento entre a idade cronolóca e a educacional, sob pena de tornarem-se irremedia velmente obsoletos.

No més de setembro próximo, o Instituto Educacional Stella Maris irá promover a 1º EXPOINFO "STELLA MARIS", no dia 03 de setembro, no próprie colégio, situado na Estrada do Vidigal nº 75 – Leblon, no horário de 8:30 às 13:30 horas, com a participação dos alunos do projeto INFOR-MAP.

O evento contará com a participação da Gradiente, através da doação de vários cartuchos de jogos e da revista CPU, que irá promover os melhores programas apresentados.

Este artigo foi escrito com a colaboração da Prof. Farid Facure Lahud, responsável pelo projeto INFORMAP – Informática Aplicada e maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones (021) 274-1548 ou (021) 259-1297

Desejo receber os programas publicados neste número de CPU, gravados em disco de 5 1/4". Para tal, estou enviando cheque nominal, ou Vale Postal (pagável na agência Copacabana), à Águla Informática Ltda., no valor de Cz\$ 1.200.00 (hum mil e duzentos Cruzados).

| Nome:   |           |
|---------|-----------|
| Bairro: | . Cidade: |
|         |           |

## **JOGOS & HIGH SCORES**

| Jogo                  | Score     | Recordista           | Jego               | Score     | Recordista           |
|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| Alien 8               | 49%       |                      | Polar Star         | 289.990   | Alberto G. Santos    |
| Alpha Blaster         | 89.235    |                      | Punchy             | 8,434.070 |                      |
| Barnstormer           | 279.955   |                      | Price Magik        | 12%       |                      |
| Battleship Clapton II | 97.300    |                      | Pyramid Warp       | 820.758   |                      |
| Beamrider             | 133.380   |                      | River Raid         | 73,450    |                      |
| Blagger               | 231,520   |                      | Road Fighter       | 998,675   | Roberto T. F. Moraes |
| Boom                  | 99,240    |                      | Roller Ball        | 4.540.120 |                      |
| Boulderdash           | 59.848    |                      | Sasa               | 200,195   | Alberto G. Santos    |
| Bounder               | 286,728   |                      | Scion              | 95,300    |                      |
| Boxing                | 10        |                      | Soccer             | 40-0      |                      |
| /uck Rogers           | 310,900   |                      | Space Walk         | 1.846.200 |                      |
| Centipede             | 53,795    |                      | Spooks and Ladders | 189.930   |                      |
| Chiller               | 33.481    |                      | Step up            | 60.250    |                      |
| Choro O               | 42,380    |                      | Stop the Express   | 7.360     |                      |
| Circus Charlie        | 1.198.460 |                      | Super Cobra        | 501,100   |                      |
| Disk Warrior          | 1.400.000 |                      | Sweet Acorn        | 6,438,460 |                      |
| Dogfighter            | 10.100    |                      | Tennis             | 6-0 6-0   |                      |
| Elidon                | 94%       |                      | The Snowman        | 36.510    |                      |
| Eric and Floaters     | 1.844.160 |                      | The Wreck          | 23,975    |                      |
|                       | 18,323    |                      | Time Bandits       | 9.990     | Mário Augusto Petras |
| Finders Keepers       | 29,540    |                      | Time Curb          | 202,010   | Mario Augusto Ferras |
| Fire Rescue           | 6.410     |                      |                    | 689,000   |                      |
| Flight Deck           |           |                      | Time Pilot         |           |                      |
| Fruity Frank          | 21.000    |                      | Track and Field I  | 266.540   |                      |
| Galaga                | 244.100   |                      | Track and Field II | 500.300   |                      |
| Shostbusters          | \$999,900 |                      | Turmoil            | 11.740    | Alberto G. Santos    |
| Golf                  | 28        |                      | Vacumania          | 22.340    | Alberto G. Santos    |
| Gridtrap              | 558.120   |                      | Valkyr             | 35.405    |                      |
| Gunfright             | \$150.000 |                      |                    |           |                      |
| Heist                 | 384.201   |                      |                    |           |                      |
| Hero                  | 692.120   |                      |                    |           |                      |
| Highway               | 339.360   |                      |                    |           |                      |
| Hooper                | 100.050   |                      | 1401               | / OI I    | IDE                  |
| Hotshoe               | 187.575   |                      | MS                 | ( CLI     | IRE                  |
| Hunchback             | 2.700.000 |                      | 11107              | ,         |                      |
| Hustler               | 8         | Roberto T. F. Moraes |                    |           |                      |
| Hyper Rally           | 310.100   |                      |                    |           |                      |
| Typer Sports 1        | 2.050.800 |                      |                    |           |                      |
| Typer Sports 11       | 500.500   | Roberto T. F. Moraes |                    |           |                      |
| Typer Sports III      | 62.532    |                      | MSX'r              |           | ISX Link             |
| Typer Viper           | 127.500   |                      | C/O Tony Brown     |           | O David Webb         |
| nternational Karate   | 999.999   |                      | 23 Hail Street     |           | Avscough Avenue      |
| et Fighter            | 214.950   |                      | Foham              |           |                      |
| et Set Willy 11       | 120       |                      | Cambridgeshire     |           | aplding              |
| Cings Valley          | 5.642.600 | Roberto T. F. Moraes | CB7 5BN            |           | incolshire PE11 2QB  |
| Knightmare            | 369.500   |                      |                    | E         | ngland               |
| azy Jones             | 149.650   |                      | England            |           |                      |
| es Ficles             | 100,200   |                      | Mr 11.1            |           |                      |
| e Mans                | 42.530    |                      | Memory Alpha       |           |                      |
| Manic Miner           | 117,321   |                      | C/O Ross Carter    |           |                      |
| viaxima               | 211.120   | Pedro Mariani        | 16 Mayfield Road   |           |                      |
| Vionkey Academy       | 461,200   | Roberto T. F. Moraes | North End, Portsn  | nouth     |                      |
| Vionicey Academy      | 840.100   |                      | Hampshire          |           |                      |
| Autant                | 737       |                      | England            |           |                      |
| Vightshade            | 137.000   |                      |                    | N         | ISX Ireland          |
| vignisnade<br>Vinia   | 23.550    |                      | MS-MSX             |           | O Liam Lynch         |
|                       | 5.030     |                      | C/O Jeff Whitting  |           | 4 Orchardville       |
| Oh Mummy<br>Oh! No!   | 76.250    |                      | 8 Blackheath Cres  |           | rescent              |
| JR: INO:              | 70.230    |                      | Prodound Commo     | - 5       | to the d bloods      |

Oils Well

Pastfinder

Pillbox

Pinball Pitfall II

Panic Junction

14.919

24.205

2,800 1.240.680

199.000

198.400

Bradewell Common

Milton Keynes

MK 8AD

England

Crescent Finaghy Road North Northerm Ireland BT10 OJT England

UTILIZANDO DISCO, MUDE O 'CAS' PELO NOME DO PROGRAMA GRAVADO NO DISCO, OBSER-VANDO A ORDEM DO CARREGAMENTO DOS BLOCOS.

```
10 REM ZANAC II
20 BLOAD"CAS:"
30 POKE &H96CF_0
40 DEFUSR=PEEK(&HFCCO) *256+PEEK(&HFCBF)
50 A=USR(0)
60 BLORD"CRS:".R
10 REM BACK TO THE FUTURE - VIDAS INFINI
20 BLDAD"CAS: ":POKE &H90BB, 255:POKE &H90
C9,255
30 DEFUSR=&HD000:A=USR(0):BLOAD"CAS:".R
10 REM THE CASTLE II
20 BLOAD"CAS:"
30 PDKE &HA7D1_240
40 DEFUSR=PEEK(&HFCCO)*256+PEEK(&HFCBF)
50 B=USR (0)
60 POKE &H47D1,240
70 BLOAD"CAS:",R
10 REM THE LAST MISSION
20 BLOAD"CAS:"
30 PDKE &HB849,255
40 POKE &H884E,255
50 DEFUSR=PEEK(&HFCCO)*256+PEEK(&HFCBF)
60 R=USR(0)
70 BLDAD"CAS:".R
10 REM STAR FORCE SEM INIMIGOS
20 BLOAD"CAS: ": POKE &H909B.0
30 DEFUSR=PEEK(&HFCCO)*256+PEEK(&HFCBF):
A=USR(0)
40 BLOAD"CAS:",R
10 REM CHORO Q - VIDAS ETERNAS
20 BLORD"CAS: ": POKE &HA564, &HC9
```

30 DFFUSR=&H8004:A=USR(0)



## ALÉM DE QUALIDADE · GARANTIA · SUPORTE

- mais de 20.000 clientes -
- o maior estoque do mercado -
  - mais de 1.000 programas -
- a mais completa linha de periféricos
  - mais de 1.000 revendedores -

HARDWARE SOFTWARE PERIFÉRICOS ACESSÓRIOS CURSOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MICROS, MONITORES E DRIVES
INTERFACES DRIVES 80 COLUNAS MODEM IMPRESSORAS, ETC
REDE DE COMUNICAÇÃO PARA LIGAR SEU MSX A MICROS 16 BITS
CURSOS EM VIDEOCASSETE E MUITO MAIS...

Rua Apiacás,92 - São Paulo - CEP 05017 Fone 872.0730

PRESIDENCE OF THE PROPERTY OF



O MAIOR SHOW ROOM DO PAÍS III



Depois dele os outros vão ter que mudar.

O Leopard é o primeiro Drive nacional de 3,5", A mesma tecnologia utilizada em sua fabricação, foi transferida para o Conjunto Leopard para MSX.

Depois de tudo isso procure oa nossos revendadoras

São Paulo: Audio - Amarosom Bruno Blois e Cia. - Brenno Rossi - Cinótica - Fotóptica - Labra-com - Mundisom - Plenisom - Shop Audio e Video · Pró-eletrônica Belém: Hot Club Porto Alegre: Brenno Rossi - Casa dos Gravadores Cambial Belo Horizonte: Sleiman Programas e Sistemas Curitiba: Brenno Rossi · Opticas Boa Vista Florianópolis: Audio Center.



- 500 Kb não formatados.
- A mais modarna Interfaça Controladora para MSX do marcado. Trabalha com o clock de 16 Mz (Padrão Mundial para MSX), e controla 2 Drivas de 3,5" ou 5 1/4".
- Fonta Externa, ou seja, seus problamas de aquacimanto astão dafinitivamenta resolvidos.
- Os Drivas da 3,5" são usados hoje por todos os grandes fabricantes de computadores pessoais do mundo.



TECHNOAHEAD MAGNÉTICOS LTDA Rua Visconde de Parnaíba, 2898 - fone (011) 264,5600 - SP





MEL

----

manee

MSX-BOS